

El gran desafío Delfina Chaves es Máxima en la serie sobre la reina de Países Bajos. PA2



BUENOS AIRES, ARGENTINA AÑO LXXVIII № 28.270, PRECIO: \$ 2.100,00 EN C.A.B.A. Y GBA -RECARGO ENVÍO AL INTERIOR \$ 300,00 - PRECIO DE LOS OPCIONALES, EN EL ÍNDICE DE LA PÁGINA 50. Lunes 12 de agosto de 2024

# Fabiola declara y denuncia que las agresiones empezaron en 2016 en Puerto Madero

Es un dato clave porque puede determinar si la causa sigue o no en Comodoro Py.

Yañez dice que todo empezó hace años, con una situación de acoso de parte de Fernández, que la llamaba permanentemente para controlar sus movimientos. También dijo que, a pesar de la restricción que le impuso ahora la Justicia, el ex presidente siguió enviándole mensajes a ella y a una amiga muy cer-

cana el 6 y 7 de agosto, en tono amenazante e intimidatorio. Por eso secuestraron el teléfono y otros dispositivos de él. Anoche, Fabiola Yañez agradeció, a través de sus redes, a la custodia que la acompañó hasta hoy y pidió perdón "a los que todavía no han podido perdonarme". P.S.

**Contra Yañez** "Perdonen por no sentir lástima", dijo Villarruel.

### LA ESTRATEGIA DE ALBERTO F.

Para defenderse, busca descalificar a Yañez

#### EL PJ, ENTRE FERNÁNDEZ Y ESPINOZA

Repudian al ex presidente, pero no al intendente procesado



"Tipico de machirulo". Carteles de un vecino contra Alberto Fernández.

### Con toques de Hollywood, París 2024 cerró una edición con récords y estilo

No faltó ni Tom Cruise en la ceremonia final. Desde la inauguración en el Sena hasta los deportes en sedes históricas, Francia le dio su sello único a unos Juegos con figuras de altísimo nivel deportivo, polémicas como el de las boxeadoras cuestionadas por su género, marcas para el recuerdo y una simbiosis entre público, atletas y ciudades como protagonistas. **DEPORTIVO** 

Argentina, con 3 medallas y mucho para mejorar

El resultado estuvo acorde con la falta de una política deportiva sostenida y con la necesidad de una mayor inversión.



Hasta la vista, baby. El Stade de France se despidió con todo. La próxima edición de los Juegos Olímpicos será en 2028 en Los Ángeles.

### Una amnistía a Maduro para que deje el poder

Se la habría ofrecido EE.UU. al líder chavista durante negociaciones secretas, según informó ayer el diario The Wall Street Journal. Es para que abandone el gobierno antes de enero próximo, cuando debe asumir el nuevo presidente. De acuerdo con lo publicado, Washington discute indultos para la cúpula del régimen que enfrenta acusaciones penales por narcoterrorismo y tráfico de drogas del Departamento de Justicia. El gobierno de Joe Biden podría estar dispuesto a abandonar los esfuerzos de extradición de los acusados por estos delitos. La iniciativa es un reconocimiento del triunfo opositor del candidato Edmundo González Urrutia. **226** 



CLARIN - LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 Sumario

### A cuántos salpica la caja de Pandora que abrió Fabiola





Silvia Fesquet



Hago un culto de mi decencia" 'Actué con absoluta honestidad aguí dejé todo v no me llevé nada". "Ya nadie tolera que una mujer padezca violencia, infamia, difamación, maltrato; padezca un maltrato psico-

lógico por el solo hecho de ser mujer" "Volvimos para ser mejores, y volvimos para ponernos en el lugar de las muieres

"A mi juicio, la custodia de los ex presi dentes y sus familias tiene sentido. Una sociedad que es convocada permanentemen te al odio hacia el contrario, pone en riesgo la integridad de todas esas personas".

Dicen que el hombre es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. En la re-clusión voluntaria que lleva desde hace dias en el departamento de Puerto Madero que su buen amigo Pepe Albistur presuntamente le prestó, Alberto Fernández bien podría estar mascullando esa frase. Todas y cada una de las afirmaciones citadas más arriba le pertenecen v. a la luz de las revelaciones que se suceden una tras otra, todas

desnudan, de comprobarse todo lo investiga do, una doble moral, un cinismo, un grado de hipocresía y una estafa a los millones de argentinos a los que gobernó, como no se recuerda en la historia reciente.

Con el escándalo de los seguros y la trama de beneficios para su íntimo amigo, el broker **Héctor Martínez Sosa**, que destapó Ricardo Roa en Clarín, voló por el aire aquella jactancia de la transparencia y la honestidad en la gestión, que Fernández enarbolaba para dife renciarse de la procesada Cristina Kirchner.

Con el maltrato físico y psicológico que acaba de denunciar su ex pareja, **Fabiola Yañez**, anticipada también aquí por Claudio Savoia, lo que estalló en pedazos fue su **discur**so presuntamente feminista, aborreciendo del machismo, la violencia de género y las peores prácticas del patriarcado que, decía, venía a erradicar. Para justificar los **gastos de la custodia**, en

una polémica que se entabló con el recién asumido gobierno de Javier Milei, intentó hacer foco en el discurso de odio que le adju dicaba al flamante Presidente, Paradóiicamente, su ex mujer reclamó más custodia porque a quien le teme, según declaró, es a Fernández, el propio padre de su hijo.

Pero el affaire del ex presidente pone al desubierto bastante más de lo que se enuncia. Mientras Axel Kicillof se horrorizaba con las fotos de Fabiola Yañez golpeada, se fotografiaba, como gran parte del peronismo, junto al

"Fui a pedir ayuda al Ministerio de la Muier, Salieron ahora a defenderse cuando no me defendieron a mí...", dijo Yañez.

actual intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, procesado por violencia de género ¿El delito es aberrante según quién lo com ta? La famosa doble vara del partido. Al igual que Espinoza, la defensa de Fernández es atacar a la víctima, buscando degradarla de distintas maneras. Como con aquel recordado "mi querida Fabiola" para echarle la culpa de

la fiestita de Olivos en cuarentena, que ella niega haber organizado. De las otras fiestitas presidenciales meior ni hablar.

Además de Alberto F. tendrán que dar cuenta todos los que no pudieron ignorar lo que pasaba, y callaron. Yañez ya se refirió a una ministra de Género y a María Cantero. la histórica secretaria del ex presidente, a la sazón mujer del broker beneficiado con los contratos de los seguros, y gestora de esos

Y también Cristina tendrá que responder. Cuando se decidió a hablar, varios días después de las revelaciones, aludió a que Fernández fue un mal presidente. Nada sobre haberlo ungido candidato y haber sido su vice por todo el mandato.

Volvamos al principio. La psicología traza rasgos del maltratador: buena imagen pública, sentimientos de inferioridad, baja autoestima, motivación por el poder, egocentrismo... Desde su lugar, Isaac Asimov definió: "La violencia es el último recurso del incompetente".

EL SEMÁFORO

Walter Schmidt

wschmidt@clarin.com

Dora Barrancos



Más K que feminista

De una manera irresponsa ble y sin ninguna prueba, la ex legisladora porteña K di-jo estar en condiciones de "asegurar que nunca A.F agredió fisicamente a F". Y culpó a Fabiola Yañez al se ñalar que "arrastra una compleja situación psíquica a lo que se unió su adicción alcohólica". TDD





Nueva presentación

Frente a la falta de respues tas del Gobierno, volvió a recurrir a la Corte para que insista ante la Nación para que le transfiera los fondos que le debe. Luis Caputo se había comprometido a pa-gar, mensualmente, el 2,95% de la coparticipación a la Ciudad, pero no lo hizo. El País

**Delfina Chaves** 



CRUCIGRAMA



Con 28 años, protagoniza la serie "Máxima" Zorreguieta, que se estrena este jue ves, sobre la argentina que

es reina consorte de Países Bajos. Asegura que el reto mas grande fue llevar adelante una serie internacional en un país y en una cul-tura en los que no la conocen. Spot

HUMOR

Fernando Sendra fsendra@clarin.com



| 1  | 2  |    | 3  | 4  | 5  | 6 |
|----|----|----|----|----|----|---|
| 7  | iF | 8  | ī  | i  |    | i |
| 9  | i  |    |    |    | 10 |   |
| 11 | i  |    | i  | 12 |    | i |
| 13 | ï  |    | 14 | í  | ī  | ī |
| 15 | i  | 16 | i  | 〒  | i  | i |
| 17 | iF | ╬  | 늗  |    | 18 |   |

Clarin se propiedad de Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. Editor responsable: Ricardo Kirschbaum

### Violencia de género y pelea política



# Fabiola denunció que Alberto siguió hostigándola a pesar de que el juez le prohibió todo contacto

La ex primera dama dijo que los días 6 y 7 de agosto siguió recibiendo mensajes del ex presidente. Podría iniciarse otra causa por desobediencia.

Lucía Salinas

lsalinas@clarin.com

En el marco del expediente Alberto Fernández es referenciado como "el presunto agresor". Imputado por hechos de violencia de género tras la determinación de **Fabiola** Yañez de impulsar la acción penal, el juez Julián Ercolini le ordenó que "cese el hostigamiento", y le prohibió cualquier tipo de comu nicación directa o indirectamente Sin embargo, pese a la restricción judicial, la ex primera dama denunció que los dias **6 y 7 de agosto**-con la causa en curso-**continuó reci**biendo mensajes desde el teléfono

del ex presidente y de terceras personas. De corroborarse, podría sumar **una nueva causa penal** por el delito de desobediencia. Yañez ya había manifestado que el acoso se había iniciado **desde hace años**.

El 6 de agosto a las 19:47 horas Alberto Fernández en su domicilio de Puerto Madero, fue notificado de las medidas cautelares que le impuso el juez federal después de escuchar a Fabiola Yañez decir, en tres ocasiones, que por propia voluntad quería denunciar al ex presidente por violencia de género. La figura penal es lesiones leves reiteradas y con el devenir de la investigación se determinará si las mismas podrán calificarse de graves.

Entre las medidas que le fueron notificadas, junto a la acusación que pesa sobre él, se le leyó: "Se ordenará a Alberto Ángel Fernández que cese en los actos de perturba-ción o intimidación que, directa o indirectamente, realice hacia Fabiola Andrea Yañez, tanto en el es pacio analógico como en el digital".

En ese acto formal de notificación, se le dijo que debía cesar "los actos perturbatorios" y se le pidió "la promesa de someter al procedimiento y de no obstaculizar la in-

Las medidas precautorias adop tadas por el juzgado responden a "los graves hechos denunciados" por Fabiola Yañez, "sumado al condo que ocurrió actualmente

ese a los dispuesto por la justicia federal, Alberto Fernández habría continuado con el hostigamiento hacia la ex primera dama.

Yañez manifestó ante la fiscalía que los días 6 v 7 de agosto, con la causa penal en curso y las medidas restrictivas dictadas por el juez Ercolini, el ex Presidente de la Nación continuó escribiéndole en tono

amenazante e intimidatorio. Según informó ante la fiscalía, la x primera dama "recibió mensajes directos de su supuesto agresor Alberto Fernández y comunicaciones de terceros a requerimientos de él". En el dictamen fiscal se es-

pecificó que fueron mensajes "intimidatorios que estaría recibiendo en su celular desde el abonado perteneciente al denunciado".

3

Ante la información proporcio-nada por Yañez es que el fiscal Rívolo pidió que se secuestre el celular del ex presidente.

"Esto demuestra que a pesar de las medidas que impuso el juez y notificó personalmente al denunciado para que cesara las perturba ciones e intimidaciones tanto di-recta como indirectamente por cualquier medio hacia la víctima, habría persistido en su actitud incumpliendo la manda judicial, toda vez que habría continuado hostigando a la víctima a través de men sajes enviados desde su teléfono

y/o mensajes", señaló. La Justicia federal sospecha que dentro de los dispositivos electrónicos que posee Alberto Fernández, "podrían existir tanto elementos de prueba fundamentales para corroborar los hechos denunciados como así también los elementos para determinar si el agresor incumplió con las medidas cautelares impuestas".

El celular, la tablet y un pendrive que tenía Alberto Fernández en el departamento de Puerto Madero, va se encuentran bajo custodia judicial. Cuando sean peritados, y de corroborarse lo que Yañez dijo respecto a que el hostigamiento continuó incluso cuando había medidas restrictivas dictadas, le re presentaría al ex jefe de Estado otra causa penal.

Se trata del delito de violación de una orden judicial. No se investigaría en el marco del expediente que se encuentra en el fuero fede ral por violencia de género, sino que tramitará en la justicia ordinaria. La pena de no obedecer las medidas precautorias ordenadas por el juez Ercolini en este caso, va desde 15 días a un año de cárcel.

Las medidas impuestas por el juzgado fueron la prohibición de acercamiento a una distancia inferior a los quinientos (500) metros de Fabiola Yañez, "de su domicilio sito en la ciudad de Madrid, del Rei no de España, o en cualquier otro lugar en el que se encuentre la nombrada, desempeñe actividades laborales, educativas, recreativas o de asidua concurrencia, y de contacto absoluto con aquélla a través de cualquier via; medida que rige desde la fecha y hasta tanto dure la tramitación de la presente causa o se disponga lo contrario".

La prohibición de acercamiento que pesa sobre el ex presidente incluvó no sólo suspender todo tipo de contacto físico, sino también te lefónico-por línea fija y/o celular-, por correo electrónico, sistema de mensajería de texto y/o voz a través de cualquier plataforma, por vía de terceras personas y/o por cualquier otro medio que signifi-que intromisión injustificada con relación la ex primera dama.

pressreader Pressreader Pressreader +1 604 278 4604

Tema Del Día CLARIN - LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024

Violencia de género y pelea política

# La estrategia de Yañez: declara esta semana y buscará que la causa siga en Comodoro Py

Se reunió en Madrid con su abogada, Mariana Gallego. Dirán que la violencia se inició en 2016 en Puerto Madero. Fijan fecha para tomarle testimonio.

### Lucía Salinas

lsalinas@clarin.com

Fabiola Yañez se reunió con su abogada, Mariana Gallego, en Madrid este sábado. Delinearon la estrategia legaly hoy la letrada asumirá formalmente el cargo para ejercer la representación de la ex primera dama. Además, solicitarán ser tenidas como parte querellante en el caso en el que el ex presidente Alberto Fernández está acusado de violencia de género. En este contexto, el fiscal federal Ramiro González le fijará audiencia para los próximos días.

cia para los próximos días.
Esta semana, por primera vez, la Justicia federal podría escuchar el testimonio de Fabiola Yañez. Hasta ahora, en el marco del expediente penal iniciado el martes pasado sólo manifestó su voluntad—en tres ocasiones durante la audiencia ante el juez Julián Ercolini-, de denunciar a Fernández. Sin embargo, sostuvo que se sentía agobiada para declarar.
La estrategia de Fabiola será que

La estrategia de Fabiola será que la causa siga en Comodoro Py y no en San Isidro, como quería Fernández. Para eso, la ex primera dama dirá que los episodios de violencia y golpes se iniciaron en 2016, en Puerto Madero.

Con la representación de la abogada Mariana Gallego, y un pedido concreto que se formulará este lunes para ser tenida como parte querellante, el fiscal Ramiro González le fijará en el transcurso de los próximos días la audiencia para que preste su testimonio.

Fuentes judiciales explicaron a Clarín que hasta tanto no declare, la causa judicial "se encuentra en punto cero, sin poder iniciar la investigación propiamente dicha".

El sábado por la tarde-noche, la abogada Gallego se reunió con la ex primera dama en la capital española. Según pudo saber este medio firmaron un acuerdo de confidencialidad, marco en el cual irán delineando la estrategia legal de cara a las próximas instancias que deberá afrontar en la justicia.

Después de que la asesora letrada formule el pedido para ser tenidas como parte querellante, la fiscalía a cargo de Ramiro González, avanzará hacia la instancia siguiente y la más relevante: escuchar el



## La Justicia tiene datos de supuesto maltrato de Alberto Fernández a su pareja Fabiola Yañez

La información figura en un expediente reservado de la causa de los seguros.

En el celular de María Cansero, la secretaria del ex presidente, aparecieror fotos que le envió la ex primera damaella. Son imágenes donde se la vea Yañez con moretones en el ojo y también en otras partes del cuerpo. También

hay audios y chats con el relato de presuntas golpizas en la Quinta de Olivos. El abogado de Fernández admite que hubo una fuerte discusión en la pareja y dice que el ex presidente niega actos de violencia hacia su pareja. 26

LA INVESTIGACION PRINCIPAL

Los chats de Cantero revelan la relación de Martínez Sosa con Cristina Kirchner



testimonio de Yañez

La audiencia se fijará para los próximos dias. Si bien este martes podría ser una posibilidad, más allá de la citación que formule el Ministerio Público Fiscal la ex primera dama tiene derecho a pedir una postergación de la misma.

"En foja cero", es la expresión reiterada alrededor del expediente penal. Hasta tanto Fabiola Yañez no brinde su testimonio en sede judi**Exclusiva.** La portada de Clarin del domingo 4 de agosto, con la investigación de Claudio Savoia. La abogada de Yañez, Mariana Gallego

imágenes iniciales pero no hay ningún otro elemento", indicó una fuente de la causa a **Clarin**. **Derivaciones de una causa por co-**

"Sólo se cuenta en la causa con las

rupción
Las capturas de pantalla de imágenes y conversaciones con el ex presidente de la Nación, se encontraban
en el legajo reservado que constituyó
el juez federal Julián Ercolini desde el
28 de junio cuando fue notificada oficialmente Yañez de las pruebas con

las que contaba la justicia.

Esa información se obtuvo del celular de María Cantero, la ex secretaria privada de Alberto Fernández, también investigada en la causa por presuntos hechos de corrupción a raiz de la contratación de seguros con Nación Seguros SA, donde intervinieron Z5 brokers. Uno de los más beneficiados con el cobro de comisiones por parte del Estado, fue **Héctor Martínez Sosa**, amigo de el ex presidente y esposo de Cantero.

En la causa se secuestraron además los celulares de Alberto Fernández, y el de Daniel Rodríguez, el policia-bombero que fue durante cuatro años intendente de la Quinta de Olivos, en el mandato de Fernández. Rodríguez, se recordará según se estableció en las investigaciones, vivía en una de las casas que pertenecía al broker Martínez Sosa.

Como dio cuenta Clarín en exclusiva a patir de una investigación del periodista Claudio Savoia, que dio punto de partida al escándalo, al peritar el teléfono celular, el juez Ercolini dio con las imágenes que dan cuenta de hechos de violencia que habria sufrido Fabiola Yañez en manos del ex jefe de Estado. "Ahora es clave escuchar lo que tiene ella para decir", señaló otra fuente allegada al expedient.

### Mensaje para la custodia y a los que "no" la han perdonado

Con un posteo en su cuenta de Instagram, Fabiola Yañez emitió un mensaje tras haber denunciado a Alberto Fernández por violencia de género. En el texto que subió a sus redes este domingo, la ex primera dama le agradeció a la custodia que la acompañó en Madrid, España, durante este tiempo y dejó un pedido por la fiesta de Olivos, el escándalo que la tuvo como protagonista. "Perdón a los que todavía no han podido perdonarme", escribió.

"A todos, gracias por las muestras de solidaridad, y perdón a los que todavía no han logrado perdonarme, sepan que los entiendo", comenzó Yañez en su cuenta de Instagram.

Y finalizó: "Todo mi reconocimiento y respeto para el personal de seguridad que nos acompañó hasta el día de hoy, son grandes personas, han sido muy importantes para mi hijo y para mi. También aprovecho para agradecer a la Dra. Martana Gallego, por su generosidad, paciencia y humanidad". ■

### La fiscalía pide no difundir imágenes de las lesiones

La Fiscalia Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°7.a cargo de Ramiro González, y la Unidad Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), cuya titular es Mariela Labozzetta, exhortaron a los medios de comunicación y a los periodistas "a evitar la difusión de imágenes de Fabiola Yáñez vinculadas a los hechos de violencia de género" por los que fue denunciado Alberto Fernández.

"La exhortación tiene como objeto evitar la revictimización de la denunciante. En el presente caso se investigan hechos que involucran violencia contra las mujeres, por lo que resultan de aplicación los mandatos de tratados internacionales, como la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belén do Pará), así como las leyes de nuestro pais que promueven el respeto de los derechos de las mujeres y las victimas de delitos", explicó.

pressreader

# A través de Verbitsky y feministas K, Alberto Fernández busca desacreditar a Fabiola

El periodista dijo que entrevistó al ex presidente y éste alegó que el hematoma en el ojo fue por un "tratamiento estético". Feminista K: "Alberto nunca la agredió".

**Daniel Seifert** 

dseifert@clarin.com

Como parte de su estrategia para creditar la denuncia de Fabiola Yañez por golpearla, Alberto Fernández le dio una entrevista a Horacio Verbistky. Según el periodis-, el expresidente le aseguró que el hematoma en un ojo de su ex pareja que se ve en una foto del expe-diente judicial **fue producto "de un** tratamiento estético

El interlocutor elegido para el polémico descargo fue el mismo que protagonizó otro escándalo del gobierno kirchnerista, el de ser uno de los beneficiados en el vacunatorio VIP durante la pandemia, cuan-do ante la publicación de Clarín del caso, el propio Verbitsky salió admitir su vacunación privilegiada.

"El ex Presidente alega que el he-matoma no se debe a un golpe, sino a un tratamiento estético contra las arrugas", escribió Verbistky en un extenso artículo en su por-tal El Cohete a la Luna publicado este domingo. De inmediato aclara: "Los medios que siguen cada minuto del caso, recuerdan que tam-bién en 2021 Fernández primero negó que se hubiera producido el festejo en Olivos, luego puso en duda la autenticidad de la foto y terminó por incriminar a su pareia".

En la nota, el periodista muy cercano al kirchnerismo y al propio ex mandatario cuenta lo que se gún él le dijo Alberto Fernández. pero **no reproduce las citas textua** les porque afirma que la condición para que le diera el reportaje fue no publicarlo antes de otro que le concedió al diario español El País y que aún no salió a luz.

### Alberto ha dicho que Fabiola le pegaba a él cuando peleaban.

"El ex Presidente tiene una explicación para las fotografías, pero trastabilla ante los chats en los que Yañez lo acusa de golpearla duran-te tres días seguidos. Su asombrosa explicación es que ella le pegabaa él durante las discusiones que admite frecuentes por el estado de salud de su esposa. Al defenderse él la tomaba de los brazos, lo cual explicaría los moretones", señaló Verbitsky, quien en este punto hizo referencia a supuestos problemas psíquicos y de adicción al alcohol de Fabiola Yañez en los que Alberto Fernández busca escu se para su defensa.

La propia ex primera dama anticipó que esa sería la forma de de creditar, al decir que la iban a ha cer pasar "por enferma"

La nota en el portal El Cohete en la Luna continúa: "Fernández dice nservar **chats con la madre de** Yañez, en los que compartirían la preocupación por el alcoholismo de ella, y reitera en forma obsesiva varias preguntas: 'Si soy un golpea dor. ¿por qué se sometió a un tratamiento de fertilidad para que tuviéramos un hijo?; ¿Por qué no hay un solo testimonio de alguien a quien ella le hubiera contado del alegado maltrato?", reproduce Ver-

Y parafrasea a Fernández, en supuestos chats con la madre de Yañez: "Vivi 17 años con **Marcela Lu-chetti** (la madre de su hijo Tani) y 10 con Vilma Ibarra, y no hay un solo episodio de que yo las haya agredido".

En su intento para sostener el re lato de Fernández, Verbitsky consulta a médicos que debaten sobre la evolución de los hematomas en base a las fotos. También desliza presuntos testigos que podría lla-



Género. Fernández con Barrancos (a su derecha) y Gómez Alcorta

mar el expresidente para ahondar en la salud de su ex pareja.

Entre los nombres que escribe Verbitsky aparecen el médico acu-puntor Eduardo Moon, esposo de la especialista y referente feminista Dora Barrancos, que Alberto hizo candidata y a que le adjudica en la nota una defensa al expresidente en conversaciones en "un chat con científicos".

Barrancos fue legisladora porte-ña, y candidata a senadora suplente por el Frente de Todos en 2019 (ella lo escribe en sus redes, "Frente de Todes"). Según Verbitzky, Barrancos sostuvo en el chat en cuestión: "Estoy en condiciones de asegurar fehacientemente que nunca A.F. agredió físicamente a F. Ella arrastra una compleja situación psíquica, a lo que se unió su adic-ción alcohólica. En realidad, si hay algo que imputarle a Alberto fue su agregada incapacidad de quebrar se vínculo tóxico (sic)."

El periodista también menciona que Fernández mencionó al neurocientífico Facundo Manes, como un especialista que trató a Fabiola Yañez, aunque el también diputado radical lo niega y solo asume que la ex primera dama "asistió al Instituto de Neurología Cognitiva que él creó (INECO), pero que él nunca la vio y ni siquiera sabe qué médicos la atendieron ni si tenía alguna enfermedad".

Verbitsky suma supuestos testigos, siempre sin dar nombres, que podrían declarar en favor de Alberto Fernández. Avanza sobre "una amiga de Yañez [que] se comunicó con él para decirle que llevaba dí-as sin poder dormir a raíz de las historias falsas que se publicaron". Y, más temerario con la presunta víctima, generaliza en "custodios y personal de RPO" (el modismo de pretensión literaria de Verbitsky para referirse a la Quinta de Olivos) que "estarían dispuestos a declarar sobre las salidas de Yañez y el estado en el que regresaba", azuzando la hipótesis de su interlocutor ex clusivo .

### Vecinos, con carteles en Puerto Madero: "Típico de machirulo"

Vecinos de Alberto Fernández marcaron postura con un par de carteles que colocaron durante algunas horas ayer en una ventana lindera del edificio donde vive en Puerto Madero. "Repudio" y "Típico de machirulo" se leyó en papeles escritos a mano, pegados en los vidrios de otra unidad del complejo River View Alli está recluido Fernández desde que estalló el escándalo, de rivado de la investigación en su contra por corrupción en los segu ros. Ese departamento es del publicista y ex secretario de Medios, amigo del expresidente, Enrique Albistur, esposo de la exministra y actual diputada Victoria Tolosa Paz. Se lo presta a su amigo hace años, desde antes de su mandato.

"Machirulo" es un **término ins**talado por Cristina Kirchner, El cartel estuvo exhibido dos horas hasta que fue retirado.

El departamento, que Fernández compartió con la ex primera dama hasta la mudanza a Olivos tras asumir la presidencia, está **en el piso** 12 y tiene tres ambientes. Allí pasa sus días encerrado Fernández, sólo recibe a amigos muy cercanos que también fueron sus funcionarios como Julio Vitobello, Alberto Iribarne Juan Manuel Olmos Eduar do Valdés, Vilma Ibarra y a Albis tur, entre otros.



Indignados. Carteles de vecinos del ex presidente, enrique garcia medina



CLARIN - LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 Tema Del Día

### Violencia de género y pelea política

### El círculo más cercano de Alberto F.















# Un abogado vinculado a Inteligencia le acercó la defensora a Alberto

Es Franco Bindi, quien fue dueño de Extra TV. La letrada designada por el ex presidente representó a ese canal.

Silvina Carreira, la flamante abogada que representa a Alberto Fernández en la causa en la que se in-vestigan los hechos de violencia de género que denunció Fabiola Yañez, tiene vinculos con el polémico abogado K Franco Bindi, a quien se relaciona con los servicios de Inte ligencia. Bindi fue noticia en abril al vender el canal Extra TV-lanzado menos de un año antes- a un misterioso empresario paquistaní, a guien algunos señalan como su testaferro, Según versiones, Carreira representó legalmente al canal

Bindi está vinculado de manera informal con los servicios de inteligencia argentinos y venezolanos, para cuyo gobierno trabajó como abogado de la petrolera PDVSA. Y es un abogado muy cercano al expresidente boliviano Evo Morales. a quien siempre acompaña cuando visita la Argentina y alojó en una casa suya durante casi un año

Pero además se lo conoce a Bindi por caminar los pasillos de Comodoro Pv. llevando y trayendo información y datos para fiscales o Jueces, que interesan especialmente a un sector de los servicios de inteligencia argentinos. Bindi tiene vinculo, además, con dos amigos de Alberto Fernández: Eduardo Valdés y Pepe Albistur.

La designación de la abogada Ca-rreira se da tras las denuncias contra Fernández de presuntamente haber golpeado a Fabiola Yañez. Re cluido en su departamento de mantiene comunicación con un reducido grupo de amigos y allegados los que, atentos al escándalo que desataron los chats de su secretaria María Cantero, le recomiendan que se concentre en la dura acusación judicial de su exmujer y deje "correr" las revelaciones sobre otras supuestas rela-ciones afectivas, como la que sugirió el video conocido el viernes que lo muestra en un diálogo con Tamara Pettinato.

Fue la propia Fabiola la que aseguró este sábado que existirian en su poder otras filmaciones que expondrían casos de infidelidad del ex presidente. **"Lo he cuidado de** tantas cosas que él ha hecho, que esos videos que aparecieron el otro día son poca cosa al lado de las cosas que él ha hecho", sostuvo, en diálogo con Infobae, en referencia a los dos videos que el propio Fernández filmó con la hija del ex Sumo en el despacho presidencial.

Pero lo que terminó con hacer mella en Fernández fueron las fotos que mostraban a Yañez con hematomas en un brazo y en un ojo, presuntas huellas de la furia contra quien fuera su pareja. Sin embargo, Fernández, en un reportaje con El Cohete a la Luna, insistió en rechazar haber agredido a la madre de su hijo Francisco. Algunos de los dirigentes que lo visitaron y se co-municaron telefónicamente con el ex mandatario también recibieron la misma respuesta.

Fernández es blanco de una de nuncia judicial en su contra por le siones pero el caso dio lugar a es-candalosas revelaciones sobre su vida íntima y **supuestos casos de infidelidades** que habrían erosionado aún más el vinculo afectivo.

El ex mandatario ha tenido con tacto con sus amigos de la política. como "Pepe" Albistur y Julio Vitobello pero también con dirigentes que lo acompañaron en su aventura por la Casa Rosada, como Vilma Ibarra -quien a comienzos de los años 2000 fue su pareia- y Santiago Cafiero y Juan Manuel Olmos, entre otros.

En entorno le recomiendan que se concentre en la causa judicial que pesa en su contra por presun tamente haber incurrido en violencia de género contra su ex pare ia v no en supuestos hechos de infi-

### El Grupo de Puebla suspende como miembro al ex presidente

Natasha Niebieskikwiat natashan@clarin.com

En el contexto de una causa por presunto tráfico de influencias cuando ejercía el poder, de la comisión de posibles delitos vinculados a violencia de género contra su ex pareja, y de la aparición de los videos de tono sexual auto-filmados en la Casa Rosada, Alberto Fernández experimenta una fuerte condena social y la "cancelación" ins-titucional que suele tener lugar ante escándalos a gran escala y actos de posibles delitos.

El llamado Grupo de Puebla, el foro de la izquierda regional que Alberto Fernández acompañó des-

de sus inicios, y con el que sostuyo a nivel internacional una bandera de progresismo, también le soltó la mano en estas horas de caída en desgracia. Fernández incluso quedó fuertemente vinculado a este espacio tras dejar la presidencia en diciembre de 2023, y con él hizo varios viaies por la región.

Por otra parte, también sus amigos iberoamericanos se llamaron a silencio. Si en otra oportunidad, como cuando se trataba de las causas judiciales contra Cristina Kirchner hablaban de lawfare o denunciaban que Alberto Fernández era "víctima de las corporaciones mediáticas" con intenciones de arrinconarlo, ahora no dijeron ni una palabra.

Ante un posible delito de violencia de género que denuncia Fabio la Yánez contra Fernández . tanto Pedro Sánchez, desde España; como Lula da Silva, de Brasil; Andrés Manuel López Obrador, de México; Luis Arcey Evo Morales, de Bolivia se llamaron a silencio.

Ni una palabra, Alberto Fernández se ha quedado solo y, según pu-do saber **Clarín** de fuentes regionales, impera "dolory "estupor", "du-das" sobre la totalidad de los testimonios que incluyen al entorno de la ex pareja, pero nadie se mete. Tampoco habló ni salió a defenderlo o a criticarlo quien se consideraba su "canciller" en el exterior y no se le separaba en la campaña electoral y en los inicios de su gobier-

no: el ex candidato a presidente de Chile Marco Enriquez Ominami. con quien compartía la agenda del Grupo de Puebla. Clarin le hizo unas preguntas por WhatsApp a Ominami, pero no respondió.

"Desde el Grupo de Puebla condenamos enérgicamente cualquier forma de violencia de género. La reciente denuncia en contra del expresidente de Argentina, Alberto Fernández, nos sorprende y conmociona por su gravedad. Consideramos estas conductas no solo repudiables e inaceptables, sino completamente contrarias a los valores fundamentales del progresis mo", comienza el comunicado.

Agregan: "Esperamos que la justicia actúe con celeridad, transparencia, esclarezca los hechos y se otorguen todas garantías al debido eso para las partes. **Hemos de** cidido aceptar la solicitud de Alberto Fernández de suspender su par ticipación en el Grupo de Puebla"

comodidad porque lo que ocurre a uno de sus miembros con más protagonismo es exactamente lo con trario a lo que pregonan: "Reiteramos nuestra convicción y compro miso en la lucha por la igualdad de género en toda Iberoamérica."

Aunque el texto se tomó la delicadeza de decir que fue por pedido del ex mandatario, se sabe que fue una forma elegante de apartarlo.

Alberto Fernández planeó una arrera al frente de un organismo internacional incluso desde antes de que en 2023 Cristina Kirchner y Sergio Massa abortaran su intento de ser reelecto. Por ese entonces, el ahora ex presidente coqueteaba en diferentes frentes. Habia visto y morir el intento de ser líder de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y Caribe (Celac).

Pensó incluso que su amigo Lula da Silva podía ungirlo secretario general de la Unasur, si es que acaso el líder brasileño lograba revivirla y no lo logró.■

CLARIN - LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 Tema Del Día

## Villarruel, contra Fabiola Yañez: "Perdonen por no sentir lástima"

La vicepresidenta criticó a la ex primera dama. Recordó la muerte de su padre en cuarentena y cuestionó los fondos asignados a la custodia de Yañez.

La vicepresidenta Victoria Villarruel criticó ayer duramente a Fabiola Yañez, luego de la entrevista que brindó desde Madrid en me dio del escándalo por la denuncia de violencia de género que formuló contra el ex presidente Alberto Fernández, y le reprochó la "hipo cresía" por intentar justificar-en el reportaje- el festejo de cumpleaños en la Quinta de Olivos mientras regían las restricciones de circulación por la pandemia de Covid.

"Perdonen por no sentir lástima por los 21 viajes de placer en flota presidencial de la exprimera dama, mientras cientos de miles de Pymes Argentinas se fundian. Pido disculpas por no empatizar con los 36 mil dólares que el pueblo argentino deberá pagar de su bolsillo para su custodia en España mien tras miles de mujeres en contextos de violencia peores no tienen ese privilegio", posteó Villarruel en su cuenta de X.

La vicepresidenta de Javier Milei se explayó sobre los motivos de su falta de empatía con Yañez, tras la denuncia por violencia de géne-ro contra el ex presidente. Uno de sus argumentos fue el dolor de quienes tuvieron que padecer el fallecimiento de familiares en medio de la cuarentena impuesta por Fernández, que en su etapa más estric-



Duro mensaje. De la vicepresidenta contra la ex primera dama tras la denuncia por violencia de género.

ta impedia la visita de familiares.

Villarruel es hija del teniente co-ronel retirado Eduardo Marcelo Villarruel, fallecido en 2021, veterano de Malvinas donde fue el segundo jefe de la Compañía de Comandos 602, que comandaba Aldo Rico.

"Disculpen si mi sensibilidad no

es la adecuada, pero luché contra el encierro y a mi padre lo perdí por los protocolos de cuarta de ese gobierno de gente repugnante", agre gó la funcionaria nacional.

Y siguió: "Perdón por no aceptar más la hipocresía y mirar para el costado. Dejen de subestimar a

nuestro pueblo", concluyó Villaruel en su posteo en redes sociales.

Se trata de las primeras palabras de la vicepresidente respecto al escándalo de violencia de género contra Fernández, a diferencia del presidente Milei quien se expresó a través de una carta

Milei decidió apuntar a lo que definió como "la hipocresía progresista", en medio del escándalo por la denuncia de violencia de géne ro que le hizo Yañez al ex presidente. El mandatario insistió en su idea de que "la solución para la violencia que ejercen los psicópatas contra las mujeres no es crear un Ministerio de la Mujer, no es contratar miles de empleados públicos innecesarios, no son los cursos de gé nero y definitivamente tampoco es adjudicarle a todos los hombres una responsabilidad solo por el hecho de ser hombres".

En cambio. Villarruel pareció relativizar la denuncia de Yáñez por violencia de género y apuntó a su "hipocresia" durante las restriccio nes impuestas por la cuarentena. como el festejo de su cumpleaños.

Justamente en la entrevista publicada el sábado por el portal Infobae. Yăñez se refirió a la fiesta que tuvo lugar en la residencia de Olivos el 14 de julio de 2020 en el tramo más estricto de la cuarentena, a la que asistieron una de decena de personas, entre amigos y personal que asistía a la ex primera dama. La difusión de las fotos de ese festejo desató un escándalo en el Gobierno golpeó duramente la imagen de Alberto Fernández en plena campaña para las elecciones de 2021. "Otro juego psicológico que me

hicieron. Como decir que perdieron las elecciones legislativas por mi culpa. Me lo repetian todos los dias. Elecciones legislativas que el peronismo históricamente jamás ganó. Me echaron la culpa. Porque él se desligó de la responsabilidad de haber hecho esa reunión, haber estado ahí, haberlo hecho y echarme la culpa y decir que yo organicé un brindis. Yo no organicé ningún brindis. Eso no es verdad", aseguró Yáñez en la nota.

### Petri pidió que dicten la prisión preventiva a Alberto Fernández

El ministro de Defensa, Luis Petri, advirtió ayer que la Justicia debería dictar **prisión preventiva** a **Al**berto Fernández, tras la denuncia de su ex pareja **Fabiola Yañez** por violencia de género. "Creo que se debería dictar la pri-

sión preventiva, después debe cur-sar el proceso debido, pero como en tantos otros casos en el país, an-te la mínima circunstancia se dicta prisión preventiva", afirmó el mi-nistro en declaraciones radiales.

El funcionario nacional sostuvo que debido al poder del expres te existe presente la posibilidad de fuga, como así también el peligro de **entorpecimiento** de esclareci-miento de la causa.

"La fiesta de Olivos, el vacunato-



Reclamo. Petri solicitó la prisión preventiva de Alberto Fernández

rio VIP, fiestas en la Rosada que ahora nos enteramos. No estuvo a la altura de la circunstancia y presuntamente cometió delitos, así que debería dar cuentas ante la Justicia", agregó Petri al recordar los escándalos de Fernández du-rante su gestión presidencial.

En los próximos días, la Justicia federal podría escuchar el testimonio de la exprimera dama, quien hasta el momento sólo manifestó su voluntad ante el juez Julián Ercolini de denunciar a Fernández. Sin embargo, sostuvo que se sen-tía agobiada para declarar.

El ministro Petri agregó que lla-ma la atención que este caso con asimetría de poder no se hayan to-mado medidas preventivas.

"Se estaban investigando los bro-kers de seguros, que involucraba al propio Presidente, él estaba imputado por tráfico de influencias junto a su secretaria y a esto le agregamos... Se llega incidentalmente, ac cidentalmente, porque no había

denuncia a estas imágenes que son repudiables y dan cuenta de cómo ejerció el poder Alberto Fernández durante los 4 años", sentenció.

La referencia es al caso que implica al broker Héctor Martinez Sosa y su estrecha relación con el expresidente, quien firmó el decreto 823/2021 que obligaba a los organismos del Estado a contratar sin excepción a Nación Seguros.

Petri también criticó duramente al Ministerio de la Mujer, que Javier Milei decidió cerrar y vender el edificio donde funcionaba. Al parecer, Yañez concurrió a la cartera para denunciar la violencia de gé nero por parte de Fernández y **no** 

obtuvo ningún tipo de contención. "Es una canallada que no tiene nombre. Advertimos que este Ministerio de la mujer no sevía para nada y por eso el Presidente decidió eliminarlo, era un montaje tras un titulo rimbombante donde lo que había era ñoquis pero no había asistencia efectiva", sentenció.

pressreader

Pressreader

Pressreader to and destamated by recessed added to the pressreader and pressreader a

CLARIN - LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 Tema Del Día

### Violencia de género y pelea política



Paraguas político. Axel Kicillof acompaña al procesado Fernando Espinoza en el acto en La Rioja junto al gobernador Ricardo Quintela

# El peronismo le suelta la mano a Fernández, pero calla sobre la situación de Espinoza

Casi todo el espacio peronista prefiere no pronunciarse sobre la denuncia por abuso sexual contra el intendente de La Matanza. Diferencias respecto del ex presidente.

Fabián Debesa laplata@clarin.com

Silencio, evasivas o argumentos rebuscados. Esas tres posiciones resumen las reacciones que exponen en el peronismo bonaerense y en el gobierno de Axel Kicillof cuando se pide una postura sobre **el ca**so que involucra al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza por presunto abuso sexual contra

Hay excepciones, pero que sólo sostienen la regla general de eludir definiciones como las que ahora expresan dirigentes del PJy del kirchnerismo a partir del escándalo

una mujer que tenía un contrato

con la municipalidad.

por violencia de género en el que el ex presidente Alberto Fernán fue denunciado por su ex pareja Fabiola Yañez

Sobre la causa que instruve el uez federal Julián Ercolini, y que derivó de las investigaciones por las presuntas irregularidades en la contratación de los seguros para el Estado, hay expresiones variadas. Desde la ex vicepresidenta v compañera de fórmula, Cristina Kirchner, quien escribió un posteo en sus redes, hasta Kicillof, que se mostró "shockeado" por la noticia.

También la nube de internet está repleta de rechazos y consternaciones de toda la dirigencia y de quienes acompañaron -cerca y no tanto- la gestión del Frente de To-

Espinoza tiene un cargo en el PJ bonaerense y fue reelecto en la FAM.

dos entre 2019 y 2023. Incluso un pedido formal presentado en la Cámara de Diputados que agrupa la firma de medio centenar de legisladores, firmado por el presidente del bloque, Germán Martínez.

El intendente de La Matanza tiene un procesamiento confirmado por la Cámara del Crimen de la CA-BA, en una causa por el abuso se xual a Melody Raskaukas, quien trabajaba en su secretaría privada y a guien habría violentado en un de

partamento de la mujer ubicado en el centro porteño. Con esa decisión firmada el 3 de julio por los jueces Juan Cicciaro y Rodolfo Pociello Argerich el alcalde del mayor distrito de la Provincia quedó cerca de ser sometido al juicio oral.

co pronunciamiento claro desde la dirigencia que engloba al kirchnerismo y al peronismo. La in-tendenta de Quilmes, **Mayra Men**doza, que integra el Frente de Mujeres de La Cámpora: "Ante una situación de este tipo, siempre voy a estar del lado de las mujeres que sufrimos violencia", declaró cuando se conoció el avance del proceso. Y reiteró esta semana, cuando el caso Fernández puso otra vez en foco la causa de Espinoza. "Ni encubrimos ni vamos a estar encubriendo abuso sexual", aclaró.

Espinoza es consejero titular y está a cargo de una de las secretarías (Producción) del PJ Bonaeren-se que conduce Máximo Kirchner. En el partido rige el silencio sobre el tema. Ante una consulta de Clarin la respuesta fue el mutismo. El viernes Alberto Fernández renunció a la presidencia del PJ Nacional.

El gobernador Kicillof sostiene este argumento: "Que actúe la Justicia". Pero al día siguiente de conocido el caso, compartió un esce nario y fotos con Espinoza en La Matanza. "No podemos postergar la gestión mientras investiga la Justicia", fue la explicación que dieron en Gobernación.

"Si Axel no iba ese día, hubiese sido también un escándalo. Lo único que tenemos claro es que no po-

#### PJ PORTEÑO

#### Piden la suspensión de la afiliación de Fernández al Partido Justicialista

Un grupo de dirigente del peronismo reclamaron la suspensi de la afiliación de Alberto Fernández al Partido Justicialista, a raíz de la denuncia por presunta violencia de género que le hiciera su ex pareja y primera dama, Fa-

El pedido se realizó en una carta dirigida al presidente del PJ de la Cludad de Buenos Aires.

"A raiz de los acontecimi que son de dominio público, los abalo firmantes, afiliados al Partinos sentimos en la obligación ética y política de dirigimos al Consejo Metropolitano para solicitar la inmediata suspensión de la afillación del ex presidente Alberto Fernández hasta que la justicia dictamine su inocencia o culpabi Ildad en las gravisimas acusaciones en trámite en su contra".

Firman, entre otros, Pascual Albanese Fernando Gril Carlos Compolongo y Aracell Ferreyra.

demos detener los actos de gestión", sostienen en la calle 6 de La Plata. Kicillof eligió el riesgo de un cuestionamiento por "respaldar" a Espinosa, a afrontar un eventual "escándalo" por no participar de una ceremonia oficial con un iefe comunal denunciado por abuso

El ministerio de las Mujeres y Diersidades de la Provincia hizo una interpretación esquiva. "El caso es en Capital, pero nosotras estamos a disposición para acompañar a la persona que denunció a Espinoza", dijo en su momento (fines de mayo) la ministra Estela Díaz. Pero además planteó que "hay intereses políticos detrás".

**Clarín** preguntó a Díaz si quería reformular su análisis a partir de la dimensión que asumen los ca-sos por las revelaciones halladas en la investigación contra Alberto F. No hubo respuesta. Los camaradas bonaerenses de

Espinoza también juegan a la "mancha venenosa": nadie quiere quedar tocado, por acción u omisión. Todos los consultados por Clarín prefirieron evitar un pronunciamiento.

El 5 de julio reeligieron a Espinoza como presidente de la Federación Argentina de Municipios. Entre otros, tuvo el aval de los alcaldes Julio Alak (La Plata), Mario Secco (Ensenada), Fabián Cagliardi (Berisso), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Juan José Mussi (Berazategui), Gastón Granados (Ezeiza) y Gustavo Barrera (Villa Gesell). Habían pasado me nos de 48 horas de la confirmación de su procesamiento.



10 Tema Del Día CLARIN-LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024

# La preocupación de Cristina y su última apuesta política

EN FOCO



Walter Schmidt wschmidt@clarin.com

esde hace tiempo, Cristina Kirchner está preocupada por el legado del kirchnerismo. Sobre todo porque en su interior, dicen, teme que los doce años de dos presidencias suyas y la de Néstor Kirchner a los que considera épicos pese a que el triunfo de Mauricio Macri en 2015 demostró lo contrario, sean recordados por los cuatro años de la presidencia de Alberto Fernández y ella.

El estruendo que provoca Alberto Fernández tras ser denunciado por violencia de género por su ex pareja Fabiola Yañez se mezcla con cuestiones éticas como el episodio en el salón presidencial de la Casa Rosada con Tamara Pettinato, detonando un combo explosivo. Agrava aún más al que era considerado uno de los peores gobiernos por la herencia dejada de una inflación galopante, la multiplicación de planes sociales, incremento de la pobreza y más precarización laboral. Ahora se trata del peor presidente, que estuvo acompañado por la lider del kirchnerismo, una mujer, que además fue quien lo entronizó.

"Alberto, a quien conozco hace más de 20 años, con quien tuvimos también diferencias. Escierto, tan cierto como que fue jefe de Gabinete de Néstor durante toda su presidencia, y lo vi junto a él decidir, organizar, acordar y buscar siempre la mayor amplitud posible del gobierno", argumentaba Cristina en mayo del 2019, en lo que fue catalogado como una jugada maestra. al

### Con Alberto Fernández, la caída de dos banderas emblemáticas del kirchnerismo.

anunciar la fórmula que competiría por la presidencia.

Tres días después de la denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto F. y luego que el kirchnerismo se llamara a silencio y recién después saliera a criticarlo de una manera insólita diciendo que había sido violento con Cristina -¿Alguien se la imagina tolerando algo así?-, la ex presidenta tuiteó. Primero dijo que Fernández "no fue un buen presidente" y tras mencionar "la golpiza recibida" por la ex primera dama, se solidarizó con todas las mujeres víctimas de algún tipo de violencia.

Si bien los K intentaron minimizar la situación de Fernández a una cuestión personal, invariablemente el escándalo salpica a todos. En primer lugar, porque el kirchnerismo nunca condenó políticamente in apartó hasta que su situación se esclareciera en la Justicia a aquellos dirigentes involucrados en casos de violencia de género o directamente abuso sexual, como



Dilema. Los problemas que le plantea a CFK el escándalo de Alberto Fernández. J. TESONE

el ex senador nacional José Alperovich, el senador provincial Jorge Romero o, el más reciente el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza

Lo sucedido reprueba la política de género K. Crearon un Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad con un presupuesto de más de \$77 mil millones en el último año. Pero no sólo la violencia de género-presuntamente-estaba en la cúspide de la pirámide, sino que semejante estructura y presupuesto de nada sirvió para bajar de manera considerable los femicidios. En el 2019 la tasa de femicidios era de 252 por año; en 2023 se ubicó en 250. Ese fue el mayor logro. Con el agregado de que la propia Fabiola contó que recurrió con su caso al Ministerio de las Mujeres, y no le dieron mayor respuesta. Incluso, dio a entender que podría haber hablado con la ministra Ayelén Mazzina.

Entre las áreas de género y antidiscriminación con el INADI a cargo de **Victoria Don-** da, que ni siquiera respetaba los derechos laborales de su empleada doméstica, dos banderas del kirchnerismo culminaron arriadas por la inoperancia.

das por la inoperancia.

Aquélla preocupación de Cristina por el legado del kirchnerismo también se apoya en cierta decepción, aseguran, por el desempeño de su ahijado político Axel Kicillof. La ex vice observa que el gobernador no logra convertirse en la conducción de las diferentes corrientes peronistas. La pérdida de la mega inwersión de una planta de GNL que terminó en Río Negro y no en Bahía Blanca, más allá de la intencionalidad que pudo tenero no el Gobierno, refleja la impericia del mandatario provincial, distante tanto de La Cámpora como de muchos intendentes del Conurbano.

Pese a los esfuerzos del intendente platense Julio Alak que durante el lanzamiento de un curso de formación política para jóvenes junto a Kicillof, afirmó que **el gobernador**  "actualiza el pensamiento" de San Martín, Belgrano, Rosas, Dorrego, Leandro N. Alem, Yrigoyen, Perón, Alfonsín "y también en el siglo XXI a Néstor Kirchner y Cristina Kirchner". Según Alak, Kicillof "le suma valores como la absoluta honestidad moral". Lo

que provocó que varios dirigentes se preguntaran: "¿Y nosotros?".

La idea de Kicillof de convertir en un acto político la presentación de la nueva
Constitución provincial de La Rioja con Ricardo Quintela, terminó de la peor manera.
Fue en medio de la escalada de acusaciones contra Fernández, que renunció a la jefatura del PI Nacional. La jugada consistia
en bendecir a Quintela para que lo reemplace en ese devaluado cargo partidario y
mostrar a Kicillof como el armador. Nada
de eso ocurrió. Se destacó más la presencia de Fernando Espinoza, procesado por
abuso sexual, que la movida política.

abuso sexual, que la movida política. A partir del retroceso de Kicillof, algunos intendentes creen que Sergio Massa puede garantizar la provincia en el 2025. Sin embargo, el descrédito con el que dejó la cartera de Economíay su derrota electoral -su imagen negativa ronda el 60 y el 70%- jaquean la intención de alcaldes del 19 que lo ven como candidato a diputado.

La ausencia en La Rioja de los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca) no es más que un reflejo de la posible aceleración de la diáspora del peronismo. Los senadores Carlos "Camau" Espinola o Edgardo Kueider ya vienen rega-

### El contexto acelera la diáspora de los peronistas que empiezan a despegarse de Cristina.

lando gestos de independencia de las decisiones del kirchnerismo. Y se suman a la posición de otros peronistas no K como Juan Carlos Romero. Otro gobernador peronista, el cordobés Martín Llaryora, en tándem con Juan Schiaretti, busca acercar posiciones con otros dirigentes para un armado nacional, siempre lejos de los K.

Está claro que es el escenario soñado por los libertarios, que estratégicamente eligen confrontar con el kirchnerismo. No es casual que en el entorno de Javier Milei, un funcionario se asomó para ver cómo estaba la Plaza de Mayo el 7 de agosto, por la marcha convocada contra el Gobierno. "Sin plata, ya no movilizan a nadie", resumió.

Hacía mucho tiempo que una manifestación del kirchnerismo duro, convocada por la GGT, las organizaciones piqueteras y La Cámpora, no tenia tan escasa presencia. Pero, en particular, hacía mucho tiempo que el kirchnerismo no generaba un impacto político tan pobre. ■

pressreader Pressreader pressreader pressreader pressreader pressreader pressreader and pressreader and pressreader pressreade



CLARIN - LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 El País

### El escenario político



Amigos, en la foto. El ministro de Economía, Luis Caputo, junto al jefe de Gobierno porteño Jorge Macri y otros funcionarios. La Ciudad se quela del incumplimiento de la Nación

# La Ciudad le mete presión a la Corte para que de manera urgente Nación le empiece a pagar los fondos que le debe

El Gobierno porteño llevó un escrito al Tribunal. Acusa a la Rosada de girarle fondos de manera discrecional en vez de por el coeficiente que corresponde.

### Bernardo Vázquez

bvazquez@clarin.com

Todos los caminos conducen a la Corte después de que la negocia ción del gobierno de la Ciudad y el nacional por los fondos de copar ticipación se truncara definitivamente. Tal como anticipó Clarín, el jueves ingresó al máximo Tribunal un escrito en el que la administración porteña reclamó el "urgente" cumplimiento de la cautelar dic tada v que se exija el goteo del 2,95% mensual que Nación debe pagar y que viene incumpliendo.

El texto fue redactado en duros términos contra el Gobierno nacional, ya que se lo acusa no sólo de incumplimiento, sino también de transferir de manera "discrecional, unilateral e inconsulta" \$ 20.000 millones por semana en lugar del

coeficiente que debe girarle el primer día hábil de cada mes. Esa decisión la tomó el Ejecutivo desde agosto, después de haber sellado un acuerdo de palabra entre Jorge Macriy Luis Caputo en el que se iba

a empezar a gotear el 2,95%. Esa reunión se había dado el 19 de julio, en el Ministerio de Economía. Tras ella, Macri había celebrado públicamente un acuerdo que el Gobierno nunca terminó ratificando. La sorpresa fue grande en Uspallata el 1º de agosto cuando vieron que los fondos transferidos eran los mismos de siempre: el equivalente a 1,4%, misma cifra que había establecido el kirchnerismo después de podarle los fondos de coparticipación a los porteños du-rante la gestión Fernández.

Tras ello se pactó una reunión el día siguiente entre Valeria Sánchez, secretaria de Provincias, y el mi-

nistro de Hacienda de la Ciudad Gustavo Arengo. Allí las diferencias volvieron a evidenciarse v la tensión creció porque tampoco hu bo un acuerdo, solamente la decisión de Nación de empezar a paga le a los porteños a razón de \$20.000 millones semanales, teniendo en cuenta que la pérdida de recursos que Jorge Macri calculó entre un coeficiente de 1,4% y uno de 2,95% era de unos \$80.000 mensuales.

El fastidio del alcalde porteño y de los funcionarios de primeras y segundas líneas fue grande con Nación, pero trataron de seguir tendiendo puentes en pos de resolver el conflicto. Hasta el lunes de la se-mana pasada, cuando **desde la Pro**curación porteña y el Ministerio de Justicia de la Ciudad se decidió presentar una nueva nota en la Corte, que es la que se terminó efectivizando el jueves. En el medio hubo

### Hace 20 meses que se incumple el fallo de la Corte Suprema.

varias idas y vueltas y un pedido de Jorge Macri de bajar el tono a la dis cusión v evitar confrontar con el

Pero finalmente el texto llegó a la Corte firmado por el procurador porteño Martín Ocampo. El mismo que días antes había cuestionado en redes sociales al gobierno de Milei por no girarle los fondos debidos de coparticipación y que había borrado un tuit del lunes pasado en el que anticipaba el nuevo reclamo en el máximo Tribunal. La decisión del Gobierno porteño ahora parece clara: sin acuerdo político, será la Corte la que defina un caso de larga data y que tiene como trasfondo una deuda que la Ciudad estima en al menos 4,8 billones de pe sos desde diciembre de 2022, cuando la Corte dictó la cautelar.

La tensión por la coparticipación se da en el medio del conflicto por la quita de subsidios de Nación a la Ciudad en las 31 líneas de colectivo que circulan por el territorio

La aparente solución política a la que habían llegado las partes motivó que el tema en la Corte resignara centralidad, sobre todo por que estuvo la feria judicial de por medio, pero especialmente porque la reunión entre Caputo y Macri pareció haber saldado la discusión.

Al no suceder eso, el reloi vuelve a correr y en el máximo Tribunal saben que seguramente tendrán que intervenir en un corto plazo. La postura es clara desde hace tiempo, e incluso el fallo quizás ya habría salido si no hubiera habido negociaciones política de por me dio. La Corte fue la que fijó en el 2,95% el coeficiente a pagar y no se va a mover de ahí en ese aspecto. ya que lo estableció en la cautelar v lo va a ratificar cuando firme el fondo de la cuestión.

"Más temprano que tarde", fue la frase que eligió una fuente judicial consultada en julio sobre la decisión que tomará la Corte en mate ria de coparticipación federal. El fallo será el primer revés contunden-te del máximo Tribunal contra el Gobierno. Falta definir la fecha, pero es un tema que está latente, como otras demandas iniciadas por provincias en la Corte por reclamos de coparticipación federal. En el mundo jurídico, por afuera de la Corte, hace ruido que el Ejecutivo lleve 20 meses incumpliendo la decisión que tomó el Tribunal.■

pressreader Pressreader Pressreader Lord +1 604 278 4604



Lider. Del PRO, Mauricio Macri. Empezó a marcar diferencias con la gestión libertaria, JUANO TESONE

# Tras sus objeciones a la gestión Milei, Macri reaparece en otro acto

El jefe del PRO busca recuperar centralidad. Estará en una actividad en Entre Ríos de la Fundación Pensar.

Guido Carelli Lynch

Mauricio Macri sigue marcando diferencias con la gestión de Javier Milei. Nueve días después del acto que el Presidente encabezará en un importante municipio peronista de la Provincia, el titular del PRO comandará una cumbre de la Fundación Pensar en Entre Rios. El ex presidente brindará un discurso, pero los ojos estarán puestos en el panel económico en el que participará Osvaldo Giordano, el ex titular de la ANSeS echado por Milei.

Inicialmente las autoridades del think tank de políticas públicas macrista habían pensado en una encuentro de perfil técnico, pero la reaparición de Macri en La Boca la semana pasada los obligó a recalcular. En el PRO consideran que se generó cierta avidez por escuchar al ex mandatario que busca recobrar centralidad política e hizo públicas sus objeciones al rumbo de la gestión en materia económica. institucional y apuntó sin eufemismos contra el "entorno" de Milei. Por eso, evalúan la posibilidad de elegir un escenario abierto con lugar para una nutrida militancia que podrian asegurar el gobernador Rogelio Frigerio y la vicegobernadora de Santa Fe Gisela Scaglia.

El ex presidente hablará en Paraná el 29 de agosto. Un día después habrá una mesa de economistas en la que participará uno de los principales referentes económicos del PRO, Luciano Laspina. En ese panel también estará el cordobés Giordano, titular de la Fundación Mediterránea y jefe de la ANSeS hasta febrero, cuando su esposa, la diputada Alejandra Torres, votó en contra de la primera versión de la Ley Bases. No se espera un aborda-je demasiado complaciente con el Gobierno. Luego de acusarlo de traidor, Milei echó al ex funcionario de Juan Schiaretti del organismo previsional.

Esta semana Macri volvió a cuestionar el rumbo económico del Gobierno en el **segundo informe de**  Pensar, que alertó por los 140 mil empleos que se perdieron en los primeros 8 meses de gestión libertaria. La tensión entre el oficialismo y su principal aliado en el Congreso se agravó por la decisión del Ejecutivo de no sumar al goteo diario a la Ciudad el monto de la coparticipación que fijó la Corte tras el reclamo porteño.

A pesar de la tensión que escenifican desde los dos sectores, este martes hubo un gesto de acercamiento entre dos de los principales alfiles de Macri y Milei. Tras hablar con el ex presidente, el jefe del bloque del PRO Cristian Ritondo visitó en Casa Rosada a Santiago Caputo, a quien el ex mandatario responsabiliza en privado por operaciones en su contra. La visita sirvió para desescalar la tensión.

Milei, en tanto, prepara su desembarco en un distrito importante del principal distrito electoral del país. La fecha del 20 de agosto es inamovible. La opción de La Plata ahora se desinflay toma fuerza la posibilidad de La Matanza. La bancada estará alineada con gobernadores de cuatro provincias que se definen dialoguistas.

### Senado: se arma un nuevo bloque y en UxP temen que se les fugue un peronista

Cuatro gobernadores comenzaron a trabajar en el armado de un nuevo bloque en el Senado que será clave para el futuro legislativo del Gobierno. Se llamará Provincias Unidas y tendrá vínculo directo con los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres; de Córdoba, Martín Llaryora; de Neuquén, Rolando Figueroa; y de Rio Negro, Alberto Weretilneck.

Fuentes legislativas confirmaron a Clarín que hay además negociaciones abiertas con los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil, quien podría aportar al menos un senador, y de Misiones Hugo Passalacqua, que tiene Zrepresentantes en la Cámara alta.

De base, la nueva bancada podría contar con 7 senadores, aunque algunos se entusiasman y hablan de hasta 10. "Todos los gobernadores que participarán de ese armado están muy bien con Milei y con (la vice) Victoria Villarruel. No tienen ninguna animosidad de salir a plantear una agenda que rompa el equilibrio fiscal", dijeron cerca de un mandatario provincial. Y agregaron: "La Intención es consolidar una buena relación con el Gobierno".

Tres datos ilustran el posible potencial de esa nueva bancada; el PRO tiene solo 6 senadores, La Libertad Avanza 7 y la UCR, 13.

Las conversaciones comenzaron el jueves pasado cuando en la Casa de Chubut, el gobernador Ignacio Torres se reunió con los senadores Edith Terenzi (Cambio Federal) y Edgardo Kueidery Carlos "Camau" Espínola, ambos del peronismo disidente; y Mónica Silva, alineada con Weretilneck.

Comentaron que la decisión de armar un nuevo bloque ya se la anticiparon al jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

A la nueva bancada se agregarían la cordobesa Alejandra Vigo, la neuquina Lucila Crexell y la chubutense Andrea Cristina. Si avanza el acuerdo con Jalil se sumaría el catamarqueño Guillermo Andrada, quien votó a favor del RIGI, aunque es dificil que pueda incorporarse Lucía Corpacci, más cercana al kirchnerismo. A ellos podrían agregarse los dos senadores de Misiones Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, quienes se movieron en sintonía con el Gobierno.

La eventual llegada del catamarqueño al nuevo bloque Implicará una fuga en Unión por la Patria, que suma 33 bancas y se quedaría con 32. Pese a que seguiría con un bloque potente, el PJ se alejaría así más de la posibilidad del quórum (37) y de imponer proyectos contra el Gobierno. Le costará, además, sumar allados porque no tendría ya casi donde cosecharlos. La noticia de la eventual salida de Andrada corrió fuerte todo el fin de semana, pero el senador no salió a desmentirlo siquiera en su bloque. Una señal que preocupa en UXP.■



En el centro. Torres con senadores Kueider, Silva, Terenzi y Espinola

CLARIN - LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 14 El País



Contra reloj. Sturzenegger es central en el equipo que reglamenta el RIGI, herramienta del Gobierno para la llegada de inversiones. F. Lo

# Reglamentan el RIGI, contratos de obra pública y reforma laboral

Milei, Caputo, Francos y Sturzenegger avanzan en esas normas. Hoy se conocen las modificaciones en la obra pública. Ausencias en el RIGI.

### Juan Manuel Barca

ibarca@clarin.com

Un mes después de su aprobación en el Congreso, el Gobierno avanza a toda marcha con la puesta a punto de la Ley Bases y esta semana verán la luz algunos de los capítulos más sibles. Este lunes se **reglamenta** rá la lev de contratos de obra publica, en los próximos días le seguirá el régimen de incentivos a las grandes inversiones (RIGI) y luego sería el turno de la reforma laboral, uno de los puntos que genera mayores ten-siones con parte del sindicalismo.

El apartado que aparecerá maña-na en el Boletín Oficial contempla la renegociación o rescisión de los contratos de obra pública y de provisión de bienes y servicios **superiores a** los \$ 10 millones y que hayan sido celebrados antes del 10 de diciembre de 2023, con excepción de los contratos cuya ejecución fuera del 80% al momento de la sanción de la lev o que cuenten con financiamiento internacional. Los contratos con ese nivel de desarrollo se reanudarán en

un plazo de 90 días.

Javier Milei estuvo trabajando en la letra chica del RIGI, junto con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el ministro de Economía, Luis Caputo y el ministro de Desregulación, Federico, Sturzenegger, "Fecha no hay porque hay revisiones, la idea es que sea esta semana o principios de la que viene", señalaron fuentes del Gabinete. "A fin de esta semana", agregaron en el Ministerio de Economía. Otras fuentes aseguran que los detalles se revelarán el próximo

El régimen es una de las pocas he rramientas de las que dispone Milei para intentar captar dólares en un contexto donde el Banco Central empezó a perderlos desde julio y la economía sigue afectada por la recesión. La apuesta es destrabar in-versiones por hasta US\$ 54.000 ml-Ilones hasta el 2032 en sectores considerados estratégicos, como foresto industria, turismo, infraestructura, mineria, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas.

Para ello, la normativa ofrece un amplio abanico de beneficios, que

incluyen la rebaja de impuestos y la eliminación de derechos de exportación e importación durante 30 años para proyectos de inversión superiores a los US\$ 200 millones junto con el acceso libre a los dóla res desde el tercer año y el arbitraje internacional ante litigios con el Estado. Pero hay tensión con la agroindustria y las operadoras de petróleo v gas no convencional por su exclu-

Las petroleras piden que se contemple también a la perforación y fractura de pozos no convenciona les en Vaca Muerta. En el articulo 172, la ley establece que las inversiones rán ser de **"largo plazo", con un** piso del 30% entre el flujo neto de ingresos esperado sobre el flujo neto de inversiones en los primeros tres años a partir del primer desembolso de capital, para mantener las garantías de "estabilidad" en los bene-ficios. Eso dejaría afuera al sector "upstream" (aguas arriba) dedicado a la exploración de shale.

Milei busca impulsar proyectos nuevos en lugar de inversiones en curso. Sin embargo, a partir del fuerPARA TENER EN CUENTA

2.500

primer proyecto RIGI, el oleoduc-to Vaca Muerta Sur.

900

es de dólares de pl so minimo para el RiGi en el caso

54.000

on los millones de dólares qu esperan en proyectos de Inv sión hasta 2032 por el RiGI.

te lobby petrolero, el Gobierno esta ría evaluando la posibilidad de incluirlas, sin el compromiso de estabilidad. "Ahora un proyecto podria no ser de largo plazo porque no cumpla con el ratio pero, de todos modos, usar los beneficios fiscales sin la ga-rantía de estabilidad. Eso es lo que podrían usar los no convencionales

artículos. La reglamentación debe definir los segmentos que hablan sobre los incentivos y garan tías para entrar, las compatibilies con otros regimenes y las delimitaciones para cada rubro abarcado.

La definición de los tribunales cuando haya diferendos es clave, ya que no serán solo los de EE.UU. sino que contemplaria otros en caso de que se demoren defini-

La barrera de entrada de US\$ 200 millones también puede va

Las importaciones de bienes de capital nuevos, repuestos, partes, componentes y mercaderías de consumo, así como las importaciones temporarias, estarán exentas de derechos de importación, tasa de estadística y de comprobación de destino, de to do régimen de percepción, recau-dación, anticipo o retención de tributos nacionales y/o locales. Contempla amortización acelera da para bienes de capitales para fomentar la inversión en maquinaria y la devolución de IVA con

El poder ejecutivo lo está analizando", confirmaron fuentes al tanto de los cambios.

La novedad trascendió después de la reunión entre el Presidente y los CEOs de las petroleras en Vaca Muerta. En su primera visita al vacimiento, los empresarios le comentaron el jueves las potencialidades de la cuenca y el presidente de YPF, Horacio Marín, confirmó que el primer proyecto, por US\$ 2.500 millones, será la segunda etapa del oleoducto Vaca Muerta Sur, una obra con 600 km de caños que permitirá duplicar la producción de petróleo. La apertura de sobres será en septiembre y en noviembre comenzará la segun da etapa.

Otros de los cambios que se espe ra en el RIGI es que el mínimo de inversión en minería se fije en US\$ 900 millones, por encima del resto, y que en cada sector ingrese la ma-yor cantidad de industrias. "Por ejemplo, producción de bio combus tible o hidrógeno verde debería entrar dentro de energía pero no hay detalle de eso", señaló una fuente con

Por otra parte, la secretaría de Trabajo avanzará esta semana en lo "más urgente" de la reforma laboral. un capítulo que extiende el período de prueba, crea un fondo de cese laboral en reemplazo de las indemni-zaciones, habilita el despido discriminatorio a cambio de una indemnización, crea la figura del trabajador independiente con hasta tres colaboradores autónomos a cargo y permite el despido con causa por bloqueos de empresas. Sturzenegger será quien lo reglamente.

pressreader Pressr



to de decisión. El ministro Luis Caputo junto al presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Las reservas, bajo la lupa. MARCELO CAF

# Argentina sorteó la volatilidad global, pero hay dudas por las reservas

Hay un nuevo contexto mundial que podría favorecer al país. Las tasas más bajas en EE.UU. serían clave. Pero las dudas persisten por el escaso nivel de reservas.

Ana Clara Pedotti

apedotti@clarin.com

Acostumbrada a la volatilidad. Argentina pareció haber sorteado con elegancia el tembladeral que se originó el lunes pasado en Japón y que puso en alerta a todo el mercado financiero global. Los activos argentinos, que si caveron en el comienzo de la semana junto con las bolsas internacionales, se recuperaron con fuerza: los bonos en dólares acumularon subas de hasta 2,4% en los últimos cinco días, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street rebotaron y extendieron su rally y el riesgo país terminó un escalón más abajo, en los

### 1.558 puntos.

La recuperación de los precios estuvo acompañada de una reno vada calma en el frente cambiario donde tanto el dólar MEP como el CCL finalizaron por debajo de los \$1,300 el viernes. En la City creen que, más allá del sacudón inicial, este evento en los mercados globales podría abrir la puerta a un esce

nario más favorable para Argentina de cara a 2025. Aunque, todavía, persisten las dudas.

Al igual que en el equipo de Luis Caputo, en la City coincidieron que la persistencia del cepo cambiario y el virtual aislamiento del mercado financiero "ayudaron" a Argentina a sortear mejor la volatilidad global. "No hay inversores extranjeros en el mercado argentino", dijo Nicolás Max, de Criteria, una casa de bolsa "boutique" que administra US\$ 400 millones en el mercado de capitales.

Pese a que todavía no está claro el alcance final del crash de la bolsa de Tokio y el tembladeral global que sucedió. Max se mostró parcialmente optimista. "Es un evento que puede tener consecuencias buenas, la clave está puesta en que Estados Unidos no entre en recesión", afirmó. "Esta situación nos va a dejar tasas de interés más bajas: la tasa del Tesoro que en algún momento tocó los 470 puntos bajó ya 100 puntos básicos y eso se pue de sumar a tasas de corto plazo más bajas: Europa ya bajó la tasa, Reino

#### Nicolás Max Criteria

"La preocupación debería estar en el nivel de reservas más que en el tipo de cambio financiero".

Unido lo mismo, Estados Unidos puede hacerlo en septiembre. En-tonces, quizás este evento deja un mundo con un poco menos de acti-vidad económica, pero financiera-

mente un poco más aliviado", dijo. Esa caída de las tasas puede ser positiva para la Argentina en la medida que mejoren los rendimientos de sus bonos y el país con-siga achicar el riesgo país, clave para volver a los mercados globales. Max apuntó: "Si separamos a los países como a las ligas de los clu-bes de futbol podemos decir que Argentina apunta a volver a la B, pero ahora está en la D. En la B juegan países como El Salvador, Kenia, Egipto: Argentina tiene algunas co sas mejores de estos países y algunas cosas peores".

Entre las ventajas destacó el perfil fiscal del país y entre las contras, la fragilidad de las reservas: es clave tener dólares líquidos para poder hacer frente a los compromisos de deuda pendientes. "La preocupación del gobierno debería estar más enfocada en la acumula ción de reservas que en controlar el tipo de cambio financiero", sumó Max.

En su última presentación al mercado, el propio vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning reconoció que las reservas ne-tas se mantenían, al 11 de julio pasado, negativas en US\$ 3.000 millo-

En esa misma línea, los analistas del Grupo IEB apuntaron: "Podríamos decir que los inversores han podido proyectar más allá de los eventos de un día v ver valor en los precios del lunes yendo de menor a mayor a lo largo de la semana. Sin embargo, todos estos factores sumado a resultados fiscales positivos no parecen convencer al mercado de que los soberanos tengan que operar en una banda más alta ya que parece pesar más la acumulación de reservas que claramente sufre con el plan de Caputo para







16 El País



Del campo a la góndola. De cada 3,6 pesos que paga el consumidor el productor recibe apenas \$ 1.

# Por las heladas subieron precios y cayó 40% la venta de frutas y verduras

También incidió el alza de costos e insumos dolarizados, según CAME. ¿Cuánto reciben los productores?

Según el Indicador de Precios en Origen y Destino (IPOD) elaborado por el sector de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), los precios de los agroalimentos en julio se multiplicaron por 3,1 veces entre el campo (origen) y la góndola (destino). Es decir, el consumidor pagó 33,1 por cada \$1 que recibió el productor.

De acuerdo a la Confederación,

De acuerdo a la Confederación, la participación del productor alcanzó el valor más alto desde diciembre 2022 y explicó el 35,7% de los precios de venta final de las frutas y verduras, un 14,8% más que en junto.

Los productores de brócoli tuvieron la mayor incidencia en el precio de góndola, aportando el 60,8% sobre el valor de venta final; mientras que los productores de limón solo participaron con el 7,1%.

Fruto de la disminución del poder adquisitivo y la falta de convalidación de precios por parte del consumidor, según CAME, cayó la demanda entre un 30% y un 40%. Al ser, por lo general, productos perecederos, la situación forzó a distintos eslabones de la cadena de valor (mayoristas y minoristas) a resignar parte de la renta.

El mes pasado, la producción agricola se vio afectada por las heladas y el frío extremo, con una consecuente suba en los precios y un incremento de la participación del productor en el valor final de los alimentos.

Además, influyeron los incrementos de los costos e insumos dolarizados, como transporte, logística, arrendamientos, combustibles y estarios, por citar algunos

bles y salarios, por citar algunos. En el desglose, el IPOD frutihortícola arrojó que los precios de las 19 frutas y hortalizas relevadas en julio se multiplicaron por encima del promedio general, 3,6 veces, aunque hubo un descenso del 20% respecto de junio. Es decir que por cada \$1 que recibió el productor frutihortícola, el consumidor pagó \$3,6.

### PARA TENER EN CUENTA

### 50%

es la disminución en la oferta de diversas verduras de estación. En el caso del brócoli fue 60%.

El IPOD de origen animal demuestra que en el caso de los cinco productos y subproductos de origen animal que componen la canasta, el consumidor abonó 2,9 veces más de lo que recibió el productor. No hubo variaciones con respecto al mes anterior. Esto quiere decir que por cada \$ 1 que recibió el productor, el consumidor debió pagar \$ 2,9. Limón (14,1 veces), mandarina (9,8), manzana roja (6,9), pera (6,1) y cerdo (5) fueron los cinco alimentos que tuvieron la mayor diferencia de los precios entre el campo y la góndola.

Algunos productores de limón decidieron no cosechar, ya que el precio que paga la industria no cubre sus costos. En mandarinas, hay un exceso de oferta por la buena campaña en términos de calidad y volumen. Y en el caso de las pomáceas, tanto la manzana como la pera disminuyeron sus precios en origen (13,3% y 6,4%, respectivamente) por baja demanda, pero aumentaron en destino (2% 1,2%).

En el otro extremo, de los cinco productos con menor diferencia entre el precio que recibió el productor y el que pagó el consumidor, cuatro forman parte de la canasta frutihorticola y uno de la de origen animal: brócoli (1,6 veces), cebolla, pimiento y huevo (1,9 cada uno) y zapallito (2).

Las heladas y el frio extremo cau-

Las heladas y el frío extremo causaron una pérdida de la producción agrícola estimada entre un 50% y un 60% en el caso del brócoll en provincias productoras como Santa Fe. Esta reducción generó escasez en el mercado, que se trasladó a los precios. En el pimiento, la baja oferta se debe a su recolección prematura y prolongación en la planta, frente a condiciones climáticas adversas. II

### El temor a perder el empleo crece como preocupación entre los argentinos

Según una encuesta de Ipsos y abarca al 47%. La inflación, al 1%. La mejora en la percepción económica.

¿Su país va en la dirección correcta o por el camino equivocado. Esta es una de las preguntas clave de la última ola de la investigación global "What worries the world" (qué le preocupa al mundo) desarrollada por Ipsos, lider mundial en investigación de mercado.

Esta investigación, que abarcó a 29 países y más de 25.000 adultos entre 17 y 74 años, señala respecto de la percepción sobre el rumbo correcto o equivocado de sus países.

El sondeo realizado también en Argentina muestra un **país dividido** casi en partes iguales acerca de si va o no por el camino correcto. Y la novedad es que aparece el **emor a perder el empleo** entre las preocupaciones. Incluso amenaza con desplazar a la inflación como la mayor inquietud.

En cuanto al rumbo de los paí-

En cuanto al rumbo de los países, Singapur lidera el ranking positivo con casi el 80% de sus ciudadanos percibiendo que el país va en la dirección correcta. En contraste, Perú ocupa el último lugar con un 92% de ciudadanos que creen que el país va por el camino equivocado.

En Argentina, la opinión está dividida casi a la mitad: el 51% considera que el país va en la dirección correcta mientras que el 49% opina lo contrario.

La preocupación en Argentina por el crimen y la violencia (39%) supera el promedio global (30%), aunque es menor que en otros países de la región como Perú (57%), México (48%) y Brasil (42%).

Comparado con el último año, Argentina ha mostrado la mayor mejora en la percepción de la situación económica. Colombia y Chile también presentan mejoras, mientras que en México y Perú registran una disminución en estos indicadores respecto al año pasado.

Si bien la inflación en Argentina sigue siendo una preocupación importante, alcanzando un 51% en junio de 2024, el desempleo ha escalado rápidamente, llegando al 47% ese mismo mes.

Este aumento sitúa al desempleo cerca de superar a la inflación como la principal inquietud económica.

La percepción de la economía argentina ha sufrido un revés. Trastres meses de leve mejora, el sentimiento económico positivo disminuyó un punto porcentual en junio de 2024, con solo un 15% de la población considerando que la economía está en buena forma, pero por encima de la situación evaluada un año atrás (6%).

La pobreza y la inequidad social se mantienen como preocupaciones significativas. Un 41% de los encuestados mencionó estas problemáticas como centrales, aunque con ligera disminución respecto al mes anterior. <sup>32</sup>



¿Diria Ud. que las cosas en este país van en la dirección correcta o van po el camino equivocado?

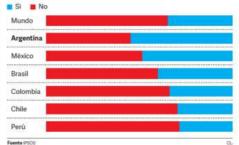

pressreader Pressreader Committee and Distributed by Pressreader Pressreader.com +1 604 278 4604





4<sup>ta</sup> edición Docentes que inspiran

# Buscamos docentes que dejan huella

¿Sos un docente inspirador?

Postulate ya en:

WWW.DOCENTESQUEINSPIRAN.COM.AR



¡Hay \$16.000.000 en premios!

Paula Savio - Docente Inspiradora 2023

CLARIN - LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 El País



De frente. La AFIP puso en marcha el Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre Bienes Personales. Hay distintos plazos

Se permite pagar en forma adelantada 5 años en base a bienes declarados en la actualidad. El incentivo es la estabilidad fiscal y un costo menor.

# ¿Conviene adelantar el pago del impuesto a los Bienes Personales?

### Opinión

### **Humberto Bertazza**

Profesor emérito U. de Belgrano

Ex presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económica, profesor emérito de la Universidad de Belgrano sociodel Estudio Bertazza Nicolini, Cortiy Asociados y titular del Centro Argentino de Estudios en lo penal Tributario, Humberto Bertazza responde si conviene adelantar el pago al impuesto a los Bienes Personales, en 10 claves

1. ¿En qué consiste el Régimen especial de ingreso del Impuesto so-bre los Bienes Personales?. Las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país al 31/12/2023 y aquéllas que, no sien do residentes en el país a esa fecha, pero lo hubieran hecho con anterio ridad, podrán ejercer la opción de tal forma de ingreso.

Respecto de los bienes no blanqueados, la opción podrá hacerse hasta el 30/9/2024, comprendiendo los períodos fiscales 2023 a 2027 v 2024 a 2027 para los bienes blanquea-

2. ¿Qué beneficios se obtiene de la adhesión? Se excluye el Impuesto por los años 2023 a 2027, con lo que no se deben presentar las declara-ciones juradas, ni pagar el impuesto ni los anticipos o pagos a cuenta. Tal beneficio se extiende a la sucesión indivisa del contribuyente ad-herido al régimen y a los herederos que hubieran adherido. Por otra parte, se otorga estabilidad fiscal respecto del tributo y de todo otro tributo nacional que grave el activo del contribuvente

3. ¿Cómo se determina la base imponible? Se consideran los bienes al 31/12/2023, valuados conforme al tributo, sin computar bienes exentos, incluidos acciones y participaciones societarias.

En el caso de los títulos públicos, obligaciones negociables en pesos, fondos comunes de inversión y fideicomisos financieros con activos subyacentes principales exentos, otros instrumentos financieros en pesos indicados por el Poder Ejecutivo, si se adquieren antes del 10/12/2023.

Se deducen los montos vigentes de Minimo No Imponible para el periodo fiscal 2023 y el monto resultante (de existir impuesto determinado) se multiplica por 5 y por 0,45. Es de destacar que los bienes blanqueados no integran la base impo-nible, pues quedan sujetos a un tratamiento diferencial

4. ¿Cómo se determina la base Imponible de los bienes blanqueados? Se considera el valor expresa do en dólares convertidos a pesos argentinos conforme al tipo de cambio comprador del Banco Na-ción, del último día hábil anterior a la fecha de presentación de la declaración jurada de la etapa respectiva del blanqueo. El valor resultante se multiplica

por 4 y por 0,50 y comprende los periodos fiscales 2024 a 2027.

5. ¿Es posible ingresar al régimen por los bienes blanqueados y no hacerlo por los no blanqueados? No, la opción debe ser hecha necesariamente en ambos casos

6. ¿Cuáles son las diferentes alicuotas consolidadas en cada caso? La alícuota máxima consolidada, por los períodos fiscales hasta 2027 es del 2% para los bienes blanqueados y

del 2.25% para el resto de los bienes. A su vez, la alicuota máxima para los sujetos que blanqueen -no cum-plidores- es del 4,75% y el 3,25% pa-

ra el "contribuyente cumplidor". Por lo tanto, si el contribuyente blanquea, optando por el REIBP su costo será del 2.25% sobre la parte no blanqueada y del 2% sobre la parte blanqueada, con bases independi lo paga año por año pagará el 4,75%.

Es decir que si se blanquea, considerando un patrimonio constante, el REIBP implica pagar 53% menos si se considera sólo los bienes no blanqueados. De otra forma, na gando año por año, se pagará el 111% de más, si se considera sólo los bienes no blanqueados

A su vez, si no se blanquea v es buen cumplidor el costo es de 2,25% contra el 3,25%, con lo que el ahorro del REIBP es del 31%. Pagando año por año, se paga de más el 44%.

#### 7. ¿Qué otros factores pueden consi derarse para tomar la decisión?

En primer lugar, que se estime que el patrimonio sujeto al impues to no disminuya sustancialmente pues en ese caso, se encarecería la Imposición. En sentido contrario, de aumentarse el patrimonio es más conveniente el REIBP, pues no se pagará el impuesto ante tal incremento por la estabilidad fiscal.

En segundo lugar, si el patrimonio de 2023 contiene bienes exentos, que en el tiempo pasan a estar gravados, mejora la conveniencia.

En tercer lugar, debe considerarse la deducción del impuesto sobre los bienes personales en el Impues to a las Ganancias. El primero se de duce por lo devengado en la parte atribuible a rentas de la primera ca tegoría (por ejemplo, inmuebles alquilados). Eso implica que lo pagado en el año 2024 deberá devengarse en los 5 años y computarse en cada uno de ellos, sin estar prevista la actualización. En el caso de rentas de la segunda categoría, corresponde a la imputación por lo percibido. Si se determina un quebranto, su actualización no proce de en opinión del Fisco, lo cual es muy cuestionable a la luz de la letra de la ley.

8. ¿Incide en el tema la brecha cambiaria existente? Sí. Para los bienes no blanqueados juega a favor la bre-cha cambiaria entre la valuación el 31/12/2023 (dólar a \$805.45) y la cotización del MEP o del dólar libre a la fecha de pago. Ante la alternativa de un futuro de mercados unificados sin brecha cambiaria y poca inflación, esta conveniencia disminuye notablemente, lo cual origina otro aspecto a favor del REIBP.

9. ¿Cómo juega la estabilidad fiscal? Al ser un tope del 0.25% desde el año 2028 a 2038, resulta importante si se establece un impuesto patrimonial con una alicuota superior al 0,25%. 10. ¿Cuáles son los plazos para la adhesión al régimen y la presenta-ción de la Declaración Jurada? Respecto de los bienes no blanqueados la adhesión es desde el 9/8/2024 hasta la fecha de vencimiento del pago del saldo del IBP del año 2023. En tal oportunidad se debe ingresar un pa-go adelantado del 75% sobre el impuesto neto de pagos a cuenta del IBP año 2023. La DJ y pago del saldo resultante hasta el 30/9/2024. Res-pecto de los bienes blanqueados, la adhesión es desde el 7/10/2024 has ta el 30/4/2025, debiendo ingresar un nago adelantado del 75%

La DJ y pago del saldo resultante hasta el 30/4/2025...

El País

19

# Polémica en la UIF: filtran información confidencial

Es sobre lavado, a una empresa de inteligencia de EE.UU a la que vinculan a un ex funcionario del organismo. El GAFI le bajaría la calificación al país.

Bernardo Vázquez

bvazguez@clarin.com

El Gobierno, a través de la Unidad de Información Financiera, le filtró información confidencial y sensible en materia de combate de lavado de dinero a una empresa estadounidense de inteligencia a la que estuvo a punto de contratar el mes pasado en una suma millonaria y que tiene como uno de sus principales directivos a Mariano Federici, ex presidente del ente antilavado de 2015 a 2019.

El dato al que accedió Clarín se

El dato al que accedió Clarín se conoce en la previa a la decisión casi confirmada del GAFI de bajarle la calificación a la Argentina y ubicarlo en la "lista gris", anticipada por este diario la semana pasada. Esa definición de la máxima referencia a nivel mundial en el combate de lavado de dinero motivó a que se envíe a París una comitiva oficial que presentará un informe en pos de evitar esa pérdida de rango, que se haría efectiva en octubre, pero que se decidiría en las próximas horas en la capital fran-

La información también surge luego de un duro informe de la Auditoría General de la Nación en contra de la gestión de Federici al frente de la UIF, en el gobierno de Mauricio Macri, aunque especialmente por el nuevo rol que está desempeñando el ex funcionario como Senior Managing Director de K2 Integrity, la compañía de inteligencia



UIF. Ignacio Yacobucci es el actual titular de la Unidad de Información Financiera del Gobierno.

estadounidense con la que el ente antilavado estuvo muy cerca de cerrar hace poco tiempo un acuerdo de asesoramiento por un valor de, según fuentes del sector, US\$ 600.000, que a tipo de cambio oficial actual de \$ 957.5, equivalen a unos \$ 575 millones.

Más allá del conflicto de intereses que supone contratar a la empresa donde trabaja un ex director de la UIF, en pos de esta sociedad el Gobierno habría filtrado datos confidenciales sobre aspectos centrales del combate del lavado de dineroy la financiación del terrorismo al que sólo deben tener acceso los funcionarios del gobierno argentino.

El contrato tuvo principio de ejecución y la información confidencial circuló, pero finalmente no se firmó debido a una interna entre el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y su segundo, Sebastián Amerio, que reporta a Santiago Caputo. Es decir, si bien se frenó, **se le en**-

Es decir, si bien se frenó, se le entregó a la empresa toda la documentación reservada de la UIF. Cúneo Libarona, con el titular del BCRA Santiago Bausili y el jefe actual de la UIF, Ignacio Yacobucci, es uno de los que diseña la estrategia para evitar que Argentina sea degradada de categoria en el organismo internacional, GAFI.

La contratación de K2 Integrity obedecía precisamente a evitar que Argentina comparta la denominada "lista gris" del organismo con países como Venezuela, Congo, Tanzania y Haitf. Se trata de una firma con sedes en Nueva York, Londres, Washington, Los Ángeles, Chicago, Miami, Ginebra, Riad, Doha y Abu Dhabi y que tiene entre sus directivos a ex funcionarios estadounidenses y de otros países expertos en temas antilavado. Además hubo reuniones vía Zoom en las que participó Federici por K2 Integrity y funcionarios argentinos de Cancillería.

Federici tiene un largo recorrido por la administración pública, pero también a nivel internacional, ya que desempeñó funciones dentro del Fondo Monetario Internacional. En la página de K2 Integrity se reseña un largo perfil del ex funcionario, con amplia experiencia en cargos relacionados con el combate del lavado de dinero y de la luctora contra el financiamiento del terrorismo.

Fue, durante el macrismo, con María Eugenia Talerico como segunda, el titular de la Unidad de Información Financiera a la que en las últimas reuniones buscó darle asesoramiento a través de una empresa que accedió a información confidencial. Su paso por la UIF fue duramente cuestionado recientemente en un informe de la AGN, que analizó los dos últimos años de la gestión, del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2019.

K2 Integrity, la firma en la que trabaja Federici, fue además contratada por el Banco Central con el objeto de capacitar a su personal en asuntos vinculados a la prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo. La diferencia con la situación en la UIF es que, en este caso, el contrato se encuentra en pleno ejecución.









CLARIN - LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 20 El País

### **Avant Premiere**

Acuerdos de cúpula como hicieron Duhalde y Kirchner generan gobiernos débiles. La Libertad Avanza busca una tregua para evitar una semana negra. ¿Viene un supermiércoles al Congreso?

# Peronismo en crisis, Milei negocia con la oposición y tres sesiones a la vista



Ignacio Zuleta



### Muere una forma de hacer

¿Puede un hombre liquidar al peronismo? Seguramente no, pero lo que muere con el affaire de Alberto-más allá de la suerte judicial del caso- es un método de construcción de poder y hacer política. El fracaso ofrece, de paso, una lección al actual gobierno, débil y superestructural como lo fue el de Alberto. También llama a una renovación del peronismo, que se-pulte el método Duhalde-Kirchner que lo

ha llevado al fracaso. Alberto es prueba del **destino que les es**pera a los mandatarios débiles, elegidos a dedo por una superestructura que malversa la naturaleza de la democracia. La demo cracia es construcción de poder y legitimidad desde base de la sociedad hacia arriba. El peronismo del siglo XXI que generó la alianza bonaerense Duhalde-Kirchner, ima-ginó el sistema de construir poder y legitimidad de arriba hacia abajo. En un ejercicio de despotismo de baja ilustración, llevó

al país al fracaso. No se les exigia mucho más, porque su ac ceso al poder fue consecuencia de la des-gracia del que estaba antes. Ese fue el mecanismo para llegar de todos los gobiernos de este cuarto de siglo, que han llegado al poder por el fracaso ajeno. Un gobernante sin respaldo genuino de las bases es débil y no tiene a nadie que lo ayude cuando ejerce

la función, y menos cuando le va mal. Por eso confunden la gestión con la propaganda y el culto a la personalidad.

#### También una señal para Milei

El gobierno de Milei-el cuarto de minorías que se ha sucedido en lo que va del siglo-, recibe también la advertencia del caso Alberto. **Milei llegó al poder como he**redero del mismo sistema que lo hizo oresidente a Alberto: construcción de po der de arriba hacia abajo y el dedazo como

sistema de elección de candidaturas. El Gobierno justifica todas sus acciones en que cuenta con el respaldo mayoritario que muestran las encuestas de imagen. De dica energía y recursos a una exaltación de la personalidad del presidente, que no pierde oportunidad de ganarse adversarios don-de no los tenía. **Se mueve como un "hater**" (el que odia) y agita la confrontación como método de ampliación del escaso poder que ganó en las urnas (29% de los votos en la primera vuelta electoral).

En los tres espacios de evaluación de la estión -imagen, instituciones y mercados-Milei tiene ruido en estos dos últimos. Los mercados le siguen tomando examen y en el Congreso ha hecho crisis su relación con los bloques amigos, que le aprobaron las leves de Bases y Paliativos Fiscales.

Cuando se le señalan esas emergencias, el Gobierno responde que hace lo que hace porque tiene el respaldo de las encuestas de imagen. Mauricio Macri y Alberto Fernández tenían, a los seis meses de estar en el cargo, más prestigio del que hoy tiene Milei.

#### El factor humano, veneno del sistema

El peronismo se convirtió en este cuarto de siglo en una maquinaria entrópica que liquida a sus propios dirigentes. Las denuncias contra Alberto Fernández por sus presuntas tropelías desencadenaron una catarata de críticas de sus propios com-pañeros. Han hecho cola para golpearlo como si fuera culpable. Por las dudas y porque es débil. ¿Y la presunción de inocencia? Se la voy a deber.

El peronismo conserva el apoyo de su electorado más allá de la suerte de sus g biernos y de la suerte judicial de sus dirigentes. En 2023, con una fórmula presidencial que representaba un intento de continuidad de un gobierno fracasado, el pero-nismo sacó el 44% de los votos en la segunda vuelta. Es la mitad del electorado de la Argentina y es la primera minoría partidaria en las dos Cámaras del Congres

La crisis de este sistema de construcción de poder expone, además, el factor huma-no de la política. La política es una actividad colectiva y sistémica, en la cual el factor humano es algo secundario. La arquitectura de la democracia liberal de Occidente su-

pone que las instituciones son más importantes que las personas. Esas instituciones regulan a las individualidades.

La incapacidad del sistema de satisfacer las demandas provoca indignación en todos los países, y exalta el factor humano: Donald Trump en Estados Unidos solo admite resultados electorales si es ganador, como Nicolás Maduro en Venezuela. Carles Puigdemont desbarata gobiernos en España desde la clandestinidad.

Hoy el peronismo está afectado como sistema. En la década de los 80 salía del caos que había vivido desde la muerte de Juan Perón. Hubo una generación que renovó al eronismo y le dio una década de poder sobre bases sólidas, con elección de candidatos en internas libres. El marasmo que lo arrastra es el llamado a una segunda reno-

### El Gobierno pide precio para

El Gobierno activó en la noche del sábado a los boqueteros para que negocien con la oposición amigable algún protocolo de entendimiento que les permita una sema-na en paz. Enviados discretos les pidieron precio a los bloques amigables para que las tres sesiones a las que se enfrenta en la Cámara de Diputados no se conviertan en una semana negra.

La oposición bisagra que escuchó este pe-



**Eduardo Duhalde** Ex presidente

Hizo una alianza bonaerense que llevó a Kirchner a la presidencia. Y esa fórmula se fue repitiendo hasta consagrar a Fernández.



Javier Milei

El libertario llegó al poder bajo la misma lógica que algunos antecesores: ascendió por el fracaso ajeno, desde un lugar de minoría.



Mauricio Macri

A los seis meses de asumir el cargo, tenía mejor imagen que la que tiene hoy Milei. Y lo mismo ocurrió con Alberto Fernández.



**Miguel Pichetto** 

Jefe del bloque Encuentro Republicano

La semana pasada dio un portazo e hizo caer una sesión en Diputados, Ahora, negocia para ver si hay debate este miércoles.

dido de clemencia se referencia hoy en el nuevo bloque Encuentro Republicano Federal, que **coordina Miguel Pichetto** y llega a los 31 diputados; sostiene las 54 firmas para que Mario Negri sea auditor y puede extender su fuerza si se necesario.

El encargado de la gestión es el jefe de la bancada de La Libertad Avanza Gabriel Bornoroni. En la noche del jueves presidió junto a Martín Menem una reunión del bloque en donde recibió la misión de buscar un acuerdo para las tres sesiones. Les costó decidirlo porque el bloque de LLA está más dividido que los otros en el Congreso.

dividido que los otros en el Congreso.
Al punto de que la cita del jueves se limito sólo a 20 de los 40 diputados de la bancada. Estaban los más "normales" y que mantienen lealtades y reserva de todo lo que se habla. Los otros 20 no tienen la confianza de la cúpula y se les atribuyen tendencias divisionistas y que están embarcados en peleas personales.

La misión de Bornoroni fue preguntar a los bloques amigables qué quieren para cerrar una tregua. "Dígannos qué tenemos que hacer, y cómo tenemos que hacerlo", se resignó Bornoroni en sus diálogos del fin de semana.

### Un debate desigual

Le responden que el Gobierno plantea un debate desigual. Los opositores mansos aceptan o rechazan los proyectos con argumentos de fondo. El oficialismo, en cambio, contesta sin entrar en las materias y sólo trasladan órdenes de Olivos: nos piden esto, es lo que quieren los Caputo, lo dice Karina, esto no lo podemos ceder, tenemos que consultar, etc.

Es explicable que ocurra en un gobierno de minoría y ciertamente invertebrado. Pero ahí radica la debilidad que tiene ante un Congreso más fuerte que el Ejecutivo, con fuerza propia y que no tiene que consultar mucho con nadie más.

Para esta semana está prevista una sesión el miércoles a la mañana, que el oficialismo se comprometió a convocar para tratar el orden del día de la sesión que se cayó hace una semana por el portazo de Pichetto. Una segunda sesión el mismo miércoles a la tarde ha sido llamada por el radicalismo y aliados, para tratar fondos para universidades y otros niveles de la educación.



Martín Menem
Titular de la Cámara de Diputados

Encabezó una reunión del bloque de La Libertad Avanza para discutir cómo seguir. Pero sólo fue la mitad de los miembros. La tercera sesión del día está convocada por Encuentro Republicano para tratar los DNU de reforma de la SIDE y los \$ 100.000 millones para los espias. Presumen que hay quórum para sesionar y rechazar los decretos, cumplido el plazo que tenía la Bicameral de DNU para considerarlos.

#### La dura tarea de "despendejar"

Pichetto no atendió los teléfonos y delegó la tarea en sus armadores del bloque. No cree tampoco en las reuniones por zoom y postergó la respuesta de la bancada para el martes. Ese dia Encuentro tiene una reunión de mesa chica, un almuerzo y una reunión del bloque ampliado para resolver qué respuesta le darán a este oficialismo en nánico.

Tanta cortesía responde a la tensión que hay en esa bancada entre el acuerdista Pichetto y los **rupturistas Nicolás Massot y Emilio Monzó.** "Ahora cambió todo, hemos cumplido con nuestra responsabilidad cuando se trataron las leyes", dice este sector.

La propuesta de los negociadores de Encuentro es que el Gobierno acceda a unificar las tres sesiones en una, que cada sector sea satisfecho en su demanda y figuren los tres temas: los que quiere el Gobierno (seguridad y otras minucias), fondos para la educación y decretos SIDE. Resignan el debate de los tours a Ezeiza,

Resignan el debate de los tours a Ezeiza, los comentarios sobre la conyugalidad de Alberto Fernández y los ecos de Venezuela. Iban a ser temas de la sesión fracasada del miércoles pasado, y se cayeron por el portazo de Pichetto. Su bloque dio un comunicado centrado en esta frase: "No vamos a ser funcionales a discutir la agenda identitaria de los extremos del arco politico". Es un llamado a lo que Pichetto -citado por Rodrigo de Loredo-llama "despendejar" la tarea legislativa.

El objetivo es enlazar las tres sesiones y amortiguar una semana critica para el oficialismo, que está en vísperas de recibir otro cachetazo en el Senado. El jueves hay sesión para tratar la movilidad jubilatoria, aprobada por una mayoría opositora que ya se expresó en las dos Cámaras. Milei promete un veto, pero los legisladores confian en la tarea de los tuneleros para salvar la ropa.



Emilio Monzó

Diputado de Encuentro Republicano

Es uno de los legisladores que quiere "romper" con el oficialismo. Lo acompaña otro ex Juntos por el Cambio: Nicolás Massot.

### Legislativas 2025

### Encuesta electoral: cae el oficialismo, pero el PJ sigue lejos

Es un estudio nacional de la consultora Pulso. El resultado está polarizado entre los que apoyan y los que rechazan a Milei. Los datos por partido.

#### Eduardo Paladini

epaladini@clarin.com

Aunque el último capítulo muestra un caida, la pelicula electoral viene bastante bien para el oficialismo de Javier Milei. Esa es una de las principales conclusiones de una nueva encuesta a la que accedió Clarín y en su tramo más caliente, pregunta por las elecciones legislativas 2025.

El relevamiento lo hizo la consultora Pulso. Fueron 2.350 casos online, entrevistados en la primera quincena de julio, con +/-3,5% de margen de error. Se trata de una firma que nació muy cercana al macrismo, pero luego se diversificó y realizó trabajos para la UCR y gobiernos municipales; también, para el sector privado.

también, para el sector privado. Clarín ya adelantó una parte de este estudio, que traía una fuerte advertencia económica para el Gobierno por el desempleo.

En cuanto a la intención de voto, Pulso lo evalúa a nivel nacional y bona-ernse desde marzo. Y si bien aparecen algunas subasy bajas para La Libertad Avanza, el nivel general resulta estable y bueno para este espacio.

El año próximo, vale recordar, el oficialismo renueve pocas bancas de diputados y ninguna del Senado, porque se trata de la renovación del 2021, cuando Milei llegó justamente a la Cámara baja con Victoria Villarruel.

'Aunque todavia falte mucho tiempo, si hoy fueran las elecciones legislativas del 2025 para elegir Diputados y Senadores Nacionales, ¿a qué espacio votaría usted?', pregunta la consultora. Y La Libertad Avanza aparece

Y La Libertad Avanza aparece primero y cómodo con 31,7%. Segundo, a más de 15 puntos, viene el Peronismo K con 16,5%. Y completa el podio el Peronismo no K, con 11,2%.

Después, se amontonan en un digito: Izquierda con 6,3%, PRO con 6,1% y UCR con 3,8%. Cierran "Otros/Ns-nc" con 24,4%.

Otro ejercicio interesante para ver cómo está dividida la opinión pública es juntar las opciones oficialista y aliados, y opositores más duros. Se produce una paridad exacta en 37,8%, si a los 31,7% de LLA se agregan los 6,1% del PRO; y del otro lado, se aglutinan en el mismo volumen los dos peronismos, la UCR y la Izquierda.

Respecto a la evolución desde marzo, LLA tuvo su pico en mayo con 34,8%, el peronismo K en el primer mes con 19,7%, el peronismo no K en abril con 12,1%, el PRO en mayo con 6,8% y la 1zquierda en la última con 6,3%. Estos números de Pulso coinciden 
con otras encuestas, que también 
muestran una grieta electoral en 
torno a la figura de Milei. ■





CLARIN - LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 22 El País

### Principales indicadores











#### LAS GANANCIAS DE SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA

Sociedad Comercial del Plata cuyo mayor accionista es Ignacio Noel, cerró el segundo consolidada neta de \$ 120.317

millones, un aumento en comparación con los \$ 29.057 millones de 2023. En cuanto a respecto a 2023.

## Autos: récord histórico de venta de usados y mejoras en los 0 km

En julio hubo 183.668 transferencias de vehículos de segunda mano, la cifra más alta en un mes. Se combinó el salto del blue con una mayor oferta.

#### **Luis Ceriotto**

En julio en la Argentina se registró el nivel más elevado de transferencias de vehículos usados de la historia, con 183,668 unidades, según consignó la Cámara de Comercio Automotor (CCA), entidad que agrupa a revendedores de autos y lleva adelante la estadística de este sector. "Durante julio la gente compró 183.668 unidades usadas, un crecimiento del 18,98% con res pecto a igual mes del año pasado y 48,26% con junio pasado", dijo Ale jandro Lamas, secretario de la CCA.

"Nosotros comenzamos a llevar este registro en 1995, hace 29 años y el volumen del mes pasado es ré-cord histórico. Superó incluso al **de julio de 2013,** que había sido de 177.573 unidades".

Los motivos que explican esa venta récord, según los especialistas, son similares a lo que está pasando con las ventas de vehículos cero kilómetro, que en julio tam-



narias. El Volkswagen Gol encabezó el ranking, seguido por la Toyota Hilux

bién tuvieron un fuerte repunte. Pero con los usados está pasando además que las ventas ya no triplican a la de los cero kilómetro, sino que se multiplicaron por cuatro: en los primeros siete meses del año hubo 923.066 tranferencias de

vehículos de segunda mano, contra 226.318 patentamientos de unidades cero kilómetro.

En julio la cotización del dólar blue pegó un fuerte salto en su cotización, con un pico que llegó a 1.465 para el tipo vendedor y amplió la brecha con el dólar oficial por arriba del 50%. Como viene ocurriendo desde abril de 2020, cada vez que se dispara la cotización del "blue" la venta de autos pega un

Lamas, quien tiene una agencia

online. Armar una estructura pa-

de autos en el barrio de Palermo, dijo que la gran diferencia con los años anteriores es que hay **"mucha** más oferta disponible de produc-tos". El mercado de usados toma como referencia los precios de los cero kilómetro, que a lo largo de los últimos cuatro años habían escaseado a raíz de las restricciones a las importaciones. Desde mediados de 2020 hasta enero de este año, las concesionarias tenían meses enteros de demora para entregar unidades nuevas. En el mercado se volvió habitual que los comprado res pagaran sobreprecios con respecto al precio de lista, que en muchos modelos superaron el 30%.

Con menos cero kilómetro disponibles, también se achicó la oferta de usados, ya que había menos transacciones en general. Y el precio de los usados también se fue hacia arriba, con modelos de dos y hasta tres años que llegaron a su-perar el precio de lista de esa misma versión cero kilómetro. "Pensamos que de continuar por este camino podemos culminar el año con igual volumen de ventas que el año 2023, inclusive, en el mejor de los escenarios, superarlas", concluyó Lamas.

El ranking de usados mostró las dos puntas que caracterizan al mercado local: autos chicos del segmento más básico ("A", en la jerga del sector), que alternan los primeros puestos con pick ups y SUVs. El Volkswagen Gol en sus versiones Gol y Trend (10.558 unidades) en cabezó el ranking, seguido por la Toyota Hilux (6.991).■

### Agencias de viajes: Almundo absorbe Avantrip y crece el líder brasileño CVC

### Agustina Devincenz

vincenzi@clarin.com

Hoy se fusionan dos agencias de viajes: Almundo absorberá a Avantrip que pertenecen al mismo grupo empresario, el brasileño CVC.

En 2019, le compró Almundo al gigante español Iberostar, que era accionista mayoritario desde 2011. Fue creada por el argentino Juan Pablo Lafosse, que luego fundó Travel X, especializada en tecnología

blockchain para líneas aéreas. En 2018, sumó a Avantrip con la adquisición de Bibam Group, que

también manejaha Riblos, otra marca que CVC opera en el país, de turismo de lujo. Y ese año com-pletó la adquisición de la mayorista Ola (ya tenía el 60%) para com-

petir con Despegar.

"La web de Avantrip deja de funcionar y los usuarios encontrarán la oferta de Almundo en su sitio web, call center y agencias físicas. Quienes hayan comprado podrán viajar sin problema", explicó Diego García, que asumió en octubre como director general de CVC Argentina tras dejar su rol de CEO en Air Europa para la región América.

Argumentó la decisión en el

### La fusión se concreta cuando la venta de pasajes sufre caídas.

aprovechamiento de Almundo co mo la marca más fuerte del grupo: "La propuesta de Avantrip era más limitada, un negocio más chico. Cuando no encontraban lo que buscaban, 20% de los clientes migraban a Almundo. Los consultamos y descubrimos que buscan omnicanalidad, es decir, la integración de los distintos canales en la atención. Avantrip solo tenía venta

ralela no tenía sentido. Todo lo que le faltaba lo tenia potenciado Al-mundo. Sumamos el producto en una marca para optimizar costos. Mejoramos la propuesta de valor y la fuerza laboral, ya que el equipo trabaja de forma transversal a todas las áreas. Es un win win para todos", explicó.

El 55% de las ventas de Almundo son aéreos y el otro 45% se divide entre paquetes, hoteles, actividades, cruceros y autos. La venta digital tiene una penetración del 12% contra 78% que proviene de las franquicias.

En ese sentido, prevé terminar 2024 con 162 sucursales. "La sema-na pasada, inauguramos dos oficinas en Córdoba, dos en San Luis y una en Buenos Aires. Este lunes, abriremos la primera en Ushuaia

El plan de expansión sigue fuerte. Ya funcionan 136 y firmamos 150 contratos. Faltan 12 para llegar a la meta antes de diciembre", detalló García.

El desembolso inicial ronda entre US\$ 15.000 y US\$ 20.000, con US\$ 10.000 adicionales en mobiliario y armado del local. "La inver sión se recupera entre un año y 15 meses", agregó el ejecutivo que asu-mió el reto de estar al frente de un negocio que vivió un 'veranito' tras la salida de la pandemia y la acele ración de compras antes de las elec-ciones, y que ahora **sufre la caída** de poder adquisitivo. La devaluación de diciembre recortó hasta un 75% los planes de viaies en el arranque de 2024, lo que llevó a CVC a bajar un 17% sus expectativas de tran-sacciones este año. En la Argentina, tiene 750.000 clientes.■





¡Llega un espectacular libro para colorear a los amigos de la granja!

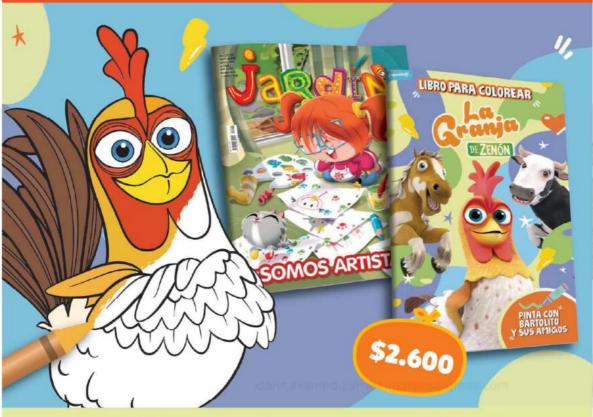

Además, como siempre, las actividades más divertidas para aprender jugando



Todos los derechos reservados MR de Leader Music S.A.

# :PEDILA EN TU KIOSCO!

OFERTA VÁLIDA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA DEL 26/07/2024 AL 29/08/2024 Ó HASTA AGOTAR STOCK DE 14.000 UNIDADES LO QUE OCURRA PRIMERO. REVISTA MÁS LIBRO A \$2.600. RECARGO POR ENVÍO AL INTERIOR \$300. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A. CUIT: 30-50012415-2 PIEDRAS 1743, C.A.B.A.



### **Opinión**

### Trump y la segunda resurrección de la Doctrina Monroe

### DEBATE

Juan Gabriel Tokatilan

Profesor Plenario, Universidad Torcuato Di Tella.

i Donald Trump llegase a triunfar en noviembre, América Latina debería prepararse para un probable intento de desplegar una nueva versión de la Doctri-na Monroe. Esta doctrina, enunciada hace 201 años, arroga el tutelaje y la interven-ción de Washington en la región.

En la contienda que lo llevó a la presiden-cia en 2017, Latinoamérica solo hizo parte de una "agenda negativa": la región fue vis-ta como fuente de inestabilidad, tráfico de drogas, origen de migrantes y criminales en detrimento de Estados Unidos y escasamente relevante en lo econômico

Trump también definió que las amenazas a su país no provenían de la poca com-petitividad económica, la mayor polarización política, el profundo malestar social, la alta inequidad y la debilidad institucional en el plano doméstico, sino que la causa principal era China. Esa doble condición continental y global debía ser respondida, según él, con acciones coercitivas y aleccionadoras bajo la premisa de preservar la preponderancia internacional de Wa-

Así, en la alocución de septiembre de 2018 ante Naciones Unidas, Trump le recordó al mundo: "la política formal de nues tro país desde el presidente Monroe ha sido rechazar la interferencia de naciones extranjeras en este hemisferio y en nuestros

Su consejero de Seguridad Nacional, John Bolton, y su secretario de Estado, Rex Tillerson, citaban con orgullo los princi-pios enunciados por James Monroe en 1823. No al azar en el número del 27 de septiembre de 2020, The Economist se publicó una nota sobre "El retorno de la Doctrina

La política exterior de Trump durante su gestión reveló la combinación de una primacía ofuscada eiercida con medidas unilaterales y un inmoderado monroísmo. El balance de su cuatrienio muestra, sin embargo, más fracasos que logros a nivel global v más repudio que acatamiento a nivel continental, a pesar de que algunos gobiernos del área no lo cuestionaron a la espera

El Trump de 2024 no parece haber cambiado un ápice. Al contrario, el hecho de que tenga como compañero de fórmula al senador JD Vance-quien es un joven trumpista convencido y exacerbado-augura un eventual mandato Trump-Vance con un resurgi-miento de la Doctrina Monroe.

### Trump ya definió que la causa principal de las amenazas a su país provienen de China.

El pleno control del Partido Republicano por los sectores más reaccionarios presagía un apoyo indiviso. Dos contendientes de rrotados en las primarias del partido-el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y el empresario Vivek Ramaswany-ya evocaron asertivamente el valor de la doctrina. El 26 de octubre de 2023 once legisladores republi canos presentaron una resolución en el Se nado conmemorando la promulgación de la doctrina y reafirmando su vigencia para "oponerse a poderes extra-regionales que extienden su influencia maligna" en Lati-

El 1º de diciembre, diecinueve legisladores republicanos presentaron en la Cámara de Representantes una resolución idéntica. La candidata derrotada en las primarias, Nikki Haley, y varios legisladores republicanos de distintos estados propusieron enviar fuerzas militares de Estados Unidos a combatir el crimen organizado en México. En agosto de 2023, Trump aseguró que al canal de Pana-má "lo controla China...construimos el Canal de Panamá, nunca deberían habérselo

dado a Panamá". En mayo de 2024, en un ensayo (An "Ame rica First" World) en la prestigiosa Foreign Affairs, el académico Hal Brands destaca que aún en condiciones de restricción, el lema actualizado de "Estados Unidos primero" in-

cluiría una "Doctrina Monroe revitalizada". Y más recientemente, en una nota (A New Monroe Doctrine for the Western He misphere?), en el sitio gisreportsonline.com de julio de este año, el investiga-dor del think-tank conservador Heritage Foundation, James Jay Carafano, propuso el "rejuvenecimiento de la Doctrina Monroe". Todo ello en la dirección de una fuerte política anti-China que comenzó en el segundo gobierno de Obama, se agudizó en el gobierno de Trump y se reforzó en el gobierno de Biden. Un posible Trump II la potenciará.

Finalmente, sus dichos sobre América Latina durante la convención republicana de julio confirman su opinión despectiva de la región. No hay que olvidar que en enero de 2018, y en referencia a los migrantes provenientes de Haití, El Salvador y países africanos el entonces presidente se pre-guntaba: "¿Por qué recibimos a gente de países de mierda?". A pesar de que los sim-patizantes de Trump en Estados Unidos y la región hablan de un nuevo Trump; no hay señales reales de eso.

Respecto a la Argentina y la Doctrina Monroe, propongo una escueta reflexión. En octubre de 1889, durante la Primera Conferencia Panamericana, un argentino, que años después seria presidente, Roque Sáenz Peña, cuestionó la Doctrina Monroe con su propuesta de "América para los esta-dounidenses" y la contrapuso con su ideal

de una "América para la Humanidad". Sin duda eran otros tiempos en el país, el continente y el mundo. Hoy un gobierno con una política hiper-occidentalista centrada en Washington dificilmente abogue por una inserción global más diversificada y equilibrada. La diplomacia actual parece aborrecer la equidistancia y prefie re la supeditación.

No sería sorprendente entonces que prefiriera abrazar la segunda resurrección de la Doctrina Monroe impulsada por Trump; alguien que buscará satisfacercómo y con qué resultados-los intereses propios de Estados Unidos.

# EL NIÑO RODRÍGUEZ ... PARA EL ESCÁNDALO DEL MOMENTO! NOS LI EGAN MAS FILTRACIONES

### **MIRADAS**

Raquel Garzón rgarzon@clarin.com

### Cyrano, elocuencia mata galán

Tres horas dura la puesta de "Cyra-no", el clásico de Edmond Rostand, protagonizado por Gabriel Goity, que ofrece el Complejo Teatral de Buenos Aires con dirección integral de Willy Landin, y aunque la extensión de la obra podría parecer un obstáculo para el espectador contemporáneo, se disfruta y plantea con eficacia cuestiones imperecede ras como el valor de la lealtad y la au-

Estrenada originalmente en 1897, con un texto rimado más propio de entonces que de ahora (el éxito del rap y del freestyle matiza esta afirmación), "Cyrano" cuenta la histo-ria de su protagonista: Cyrano de Bergerac, un soldado y poeta, cora-judo y sentimental, cuya enorme nariz lo vuelve ridículo para los cánones de belleza de la época. Siempre listo para batirse impiadoso si alguien lo ofende, el héroe es capaz, sin embargo, de transitar en silencio la ternura.

Enamorado de Roxane, su prima, y con el deseo de hacerla feliz, Cyrano propone ser el escritor fantasma de las cartas encendidas que firma Cristian, un soldado de su compañía a quien Roxane ama. El duelo eterno entre apariencia y esencia es uno de los temas: Roxane se fija en la belleza de Cristian, pero es su elocuencia (la de Cyrano, en realidad), lo que decide su entrega a ese amado, incluso más allá de la muerte.

En la pasión de esas palabras cifra la chica su verdadero ser ("te amaría incluso si fueras feo") y Cristian sabe que no es él quien le acelera el pulso. Elocuencia mata galán. Lo que no se obtiene auténticamente llega en préstamo o birlado y se somete al aivén de la fortuna y a los efectos de la verdad, parece decirnos Ros

La primera alegría a compartir en tiempos de recortes presupuestarios que parecen ensañarse con la cultura es que siga existiendo un teatro como el San Martín, público y con espaldas para afrontar proyec

tos de riesgo y de esta envergadura. La segunda, el espectáculo visual que ofrecen escenografía y vestuario deslumbrantes en una puesta dedi-cada a Ernesto Bianco, emblemático Cyrano de la versión de 1977, falleci-do tras una función de aquel exitazo.

Goity en escena es tan hábil con la espada como con la ironía, pero el calibre emocional de la pieza de Rostand demanda más intensidad de la que pone en juego en algunos tra-mos. Ese ajuste deseable y posible hace al teatro mismo, pura recrea-ción, que convierte una crisálida en mariposa cada noche.

pressreader

CLARIN-LUNES & DEAGOSTO DE 2024 Opinión 2

### Nuevas derechas: las razones de un descontento

DEBATE

#### Carlos Waisman

Sociólogo. Profesor emérito de Sociología y Relaciones Internacionales de la Universidad de California, San Diego, EE.UU.

n Estados Unidos y algunas naciones europeas se ha producido, en las ultimas décadas, un viraje en el comportamiento politico de la clase trabajadora: de ser base social de la izquierda (el Partido Demócrata en Estados Unidos, partidos socialistas y comunistas en Europa), se ha transformado en bastión, en varios países, de la derecha anti-liberal (el Partido Republicano de Donald Trump en Estados Unidos, el Rassemblement National en Francia y algunos otros en Europa).

gunos otros en Europa).

Este giro tiene dos causas. La primera es la reducción, en las últimas décadas, de puestos en industrias que generaban altos salarios, amplios beneficios, y fuerte seguridad en el empleo. Estos obreros, una clase media solida, estaban a anos luz del proletariado descripto por Friedrich Engels en su libro sobre Revolución Industrial.

Pero, en Estados Unidos, los puestos en la industria maufacturera, alrededor de un tercio de la fuerza de trabajo a mediados del siglo pasado, disminuyeron a poco mas de un cuarto en 1970, y a menos del 10% en la actualidad. En Francia, la variación fue de cerca del 30% en 1970 a alrededor de 12% en 2010. Estos países siguen siendo grandes potencias industriales, pero produciendo mucho más con muchos menos empleados.

Los desplazados han conseguido trabajo, especialmente en Estados Unidos, cuya tas de desocupación es relativamente baja, pero en general se trata de empleos con salarios inferiores, beneficios reducidos, y estabilidad menor. Entre los trabajadores calificados, esa transición implica, en muchos casos, una perdida de la identidad profesional, dado que pasan a tener ocupaciones ajenas a lo que consideraban su especialidad, y que,

en muchos casos, requieren poco o ningún entrenamiento.

Esta situación genera un profundo descontento, tanto en los trabajadores que sufrieron movilidad social descendente como en aquellos que aun tienen puestos de trabajo satisfactorios, pero temen perderlos.

factorios, pero temen perderlos.

Las causas de la reducción del empleo manufacturero son dos primariamente, la revolución tecnológica y, en segundo lugar, la globalización. En las décadas recientes, la digitalización, la robotización y otros productos de la tecnologia de la información han transformado la mayoría de las industrias manufactureras, y otras que emplean trabajadores manuales.

La globalización ha incidido de dos maneras: la caida de barreras comerciales ha incentivado la deslocalización de firmas hacia países con menores salarios (China, México, etc.); y las migraciones masivas han expandido la oferta de trabajo, especialmente en sectores que requieren baja calificación.

Uno de los hallazgos mas anti-

guos de la sociología política es que tanto la experiencia de la movilidad descendente como la amenaza de padecería tienen efectos radicalizadores. En el siglo XX, este fue un factor central en la adhesión de las clases medias bajas europeas a los movimientos fascistas. En el mundo actual, la nueva derecha ha sido, en Esta-

dos Unidos y algunos países de Europa, la receptora y canalizadora de este descontento.

Esta derecha, que no es totalitaria pero tampoco muy liberal, cuya concepción de la democracia es plebiscitaria y no repubicana, y que profesa un nacionalismo étnico y aveces con contenido religioso, presenta explicaciones y soluciones atractivas para las víctimas reales y potenciales de esta transformación social. Trump (como lo hace Marine Le Pen en Francia) culpa a la globalización, o sea el libre comercio y la inmigración masiva, aunque estudios muestran que la revolución tecnológica ha sido un determinante mas importante de la re-estructuración del mercado de trabajo.

Las soluciones que propone parecen, a esta población, como intuitivamente eficaces: proteccionismo económico (impuestos altos a las



DANIEL ROLDAN

importaciones), oposición a los tratados de libre comercio, deportación de inmigrantes ilevales.

La segunda causa de este giro a la derecha tiene que ver con la reorientación, en la sultimas décadas, de los grandes partidos de izquierda en estos países: han pasado a representar primariamente a sectores de la clase media alta profesional y la intelligentsia, y a minorias étnicas pobres y discriminadas, priorizando en sus programas reivindicaciones identitarias, centradas en raza, genero y sexualidad.

Mantienen su compromiso con la equidad económica y el estado de bienestar, pero en un segundo plano. Al privilegiar las demandas identitarias, de interés central para su base social actual, han debilitado sus vínculos con la clase trabajadora de la etnicidad mayoritaria, que ya no los ve como sus representantes políticos. Daron Acemoglu y James Robinson en Estados Unidos, Thomas Piketty en Francia, y muchos otros, han analizado este viraje (traición a la clase obrera, la ha llamado Piketty), que ha dejado a la clase trabajadora en situación de disponibilidad, aprovechada por la nueva derecha.

Esta reorientación de la clase trabajadora y de la izquierda ha reconfigurado, en estos países industriales, la relación entre la sociedad y los partidos. La clase trabajadora añora un pasado, el del mundo industrial de la mitad del siglo XX, poco compatible con la tecnología actual y el capitalismo globalizado.

En cuanto a la izquierda, sus consignas centrales ya no son la redistribución del ingreso o, en su segmento mas radical, una revolución social; sino el logro de mayor diversidad, equidad e inclusión, en términos étnicos y de género, dentro del régimen económico existente.

### TRIBUNA

### De Tokio a París: la humanización del deporte

### Sebastián Blasco

Director de la Diplomatura en Psicología del Deporte de la Universidad Austral as cifras son contundentes: más de una cuarta parte de la población adulta mundial no realiza suficiente actividad física. Seguramente esta tendencia se encuentra relacionada con la creciente dependencia a las pantallas y la satisfacción de nuestras necesidades desde la comodidad del hogar.

Sin embargo, algo especial nos sucede con el deporte que aun sin practicarlo, sentimos la necesidad de ver a otros en acción, como si estuviéramos intrinsecamente conectados a esta actividad. No solo somos espectadores para admirar sus proezas y animarnos a desplegar lo mejor de nosotros mismos, sino también, a partir de los Juegos Olimpicos de Tokio y París, para animarnos a asumir, aceptar y expresar nuestras imperfecciones.

Históricamente, los seres humanos hemos necesitado modelos de identificación. Ya en la época helénica emergian figuras de grandes atletas que realizaban proezas sorprendentes, sirviendo como fuentes de inspiración. Sin embargo, el modelo cultural propuesto por el deporte en las últimas décadas ha creado un estilo de héroe excesivamente maravilloso, cuvas hazañas están cada vez más a lejadas de

nuestra realidad. Este tipo de modelos no nos invita a asumir el protagonismo de nuestras vidas; por el contrario, nos relegan al papel de espectadores de la grandeza de otros.

Pero algo sucedió en Tokio 2020 que modificó la trama de esta narrativa. La vulnerabilidad y humanidad de los atletas se hicieron más visibles que nunca, bajando del Monte Olimpo para mostrarse más accesibles a nosotros. Mientras que Tokio 2020 fue una llamada abierta al mundo, mostrando el padecimiento de los deportistas y pidiendo ser vistos como seres humanos más allá de sus logros; Paris 2024 se presenta como la confirmación de esta visión y el comienzo de una integración más serena con nuestras propias fragilidades.

Si hay algo que los Juegos de Paris pueden enseñarnos es que solamente quien asume y aprende a integrar sus limitaciones viviendo en paz y armonía con ellas, puede manifestar creativa y espontáneamente aquello que tiene para ofrecer.

De la imagen desoladora de Simone Biles dándose de baja de la final por equipos en gimnasia artística, a la reciente foto de su sonrisa celebrando la victoria de la brasileña Rebeca Andrade. De los fantasmas y sombras que rodearon a Michael Phelps en el pasado, a la explosión de felicidad cuando el francés Léon Marchand rompió su propio récord. Del sufrimiento de Fernanda Russo tras Tokio 2020, a su gratitud por haber podido disfrutar de su competencia. Seguramente, los más de 170 profesionales

Seguramente, los más de 170 profesionales de la salud mental, la línea telefónica de ayuda disponible las 24 horas del día con consejeros en esta área, la implementación de la IA para monitorear las redes sociales de los atletas y evitar posibles casos de haters, la "zona mental" en la Villa Olimpica con herramientas dedicadas a la desconeción, como la presencia de Beacon-un golden retriever que oficia como el primer perro de terapia en los Juegos Olímpicos, posibilitaron el resguardo del bienestar psicolégico de los atletas durante todos los Juegos Diferios de la sultar se durante todos los Juegos Diferios de la sultar se durante todos los Juegos.

lógico de los atletas durante todos los Juegos. En medio del auge extraordinario de la inteligencia artificial y la robotización, surge París 2024: un evento donde individuos de nuestra propia especie, con potencialidades similares a las nuestras, logran alcanzar hazañas asombrosas. Este es el momento de reafirmar 
las capacidades humanas y demostrar nuestra verdadera grandeza. Tokio reveló el camino. 
Paris lo confirmó. Ójalá nosotros podamos continuar su legado. ■



### El Mundo

### Las elecciones presidenciales en Venezuela



# Afirman que EE.UU. les ofrece una amnistía a Maduro y sus aliados para que dejen el poder en Venezuela

Según The Wall Street Journal, la oferta alcanza a leales al líder chavista que enfrentan cargos por narcotráfico. La Casa Blanca puso "todo sobre la mesa" impulsada por el triunfo opositor.

En negociaciones secretas, EE.UU. despliega una ofensiva diplomática para ofrecer una amnistía al presidente venezolano Nicolás Madu-ro a cambio de que renuncie al Palacio de Miraflores, en una estrategia que se apoya en las evidencias cada vez más sólidas de que perdió las elecciones del mes pasado, según informó ayer The Wall Street Journal en su edición online.

De acuerdo con la información del diario neoyorquino, Washington ha discutido indultos para Ma-duro y sus principales aliados que enfrentan acusaciones penales por narcoterrorismo y tráfico de drogas del Departamento de Justicia, dijeron fuentes ligadas a las conversaciones secretas. En tal sentido, la Casa Blanca podría estar dispuesta a abandonar los esfuerzos de extradición de los involvendo e extradición de los involucrados. Citando una de las fuentes, el Journal sostiene que la administración del presidente Joe Biden ha pues-to "todo sobre la mesa" para convencer a Maduro de que ceda el poder antes de enero, cuando debe comenzar al nuevo gobierno en Caracas. Otra persona familiarizada con las conversaciones dijo que Washington consideraria brindar garantías contra la búsqueda de ex-tradición para estas personas.

Estados Unidos ofreció una re-compensa de 15 millones de dólares por Maduro en 2020, acusándo-lo de conspirar para inundar Estados Unidos con cocaína. Esta última iniciativa diplomática representa un cambio drástico en el enfoque, impulsado por la meticulosa documentación por parte de la oposición venezolana de los recuentos de votos que muestran que su candidato, el ex diplomático Edmundo González Urrutia, derrotó a Maduro de manera aplastante el 28 de julio por casi 4 millones de

Anoche, The Miami Herald informó que una fuente de la Casa Blanca había negado la oferta de Washington de una amnistía a Maduro citada por el Wall Street Jour-nal. No obstante, el diario de Florida indicó que ese informante, al que no cita, admitió que en el gobierno de Biden "estamos conside rando una serie de opciones para incentivar y presionar a Maduro para que reconozca los resultados de las elecciones y continuaremos haciéndolo".

A pesar del aislamiento interna-cional del régimen chavista y los reclamos de casi toda la comuni-dad internacional que denuncia un fraude, Maduro ha mantenido su control del poder, encarcelando a miles de disidentes y encargando a la Corte Suprema, copada por sus aliados, que resuelva el impasse electoral. Sólo China, Rusia, Nicaragua e Irán han apañado sin matices a la dictadura venezolana.

La mano de hierro del autócrata chavista sobre todas las instituciones estatales hace que la propuesta estadounidense sea una apuesta arriesgada, pero puede ser la úni-ca vía para obligar a salir a un líder que ha supervisado el colapso eco-nómico, el aislamiento diplomático y el éxodo de casi ocho millones de venezolanos durante 11 años de gobierno autoritario. "Estados Unidos se está centran-

do en las zanahorias, como ofrecer levantar las acusaciones a cambio de conversaciones de transición, en lugar de en los palos, como las sanciones", dijo Geoff Ramsey, un experto en Venezuela del grupo de expertos Atlantic Council, en comentarios al Journal.

Según informa el diario, las conversaciones se han llevado a cabo de forma virtual entre Jorge Rodríguez, presidente del Congreso de Venezuela y confidente de Madu-

ro, y Daniel Erikson, quien dirige la política de Venezuela en el Con-sejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Las fuentes estadou nidenses han señalado que no obligarán a las compañías petroleras occidentales a abandonar Venezuela como parte de ningún acuerdo. La oposición, que afirma que

González derrotó a Maduro por 65% a 30% de votos, ha suministrado el 80% de las actas de votación que respaldan sus reclamos de victoria, mientras que el régimen no ha podido hacer lo mismo pese a las demandas internacionales. Esos datos opositores han sido vitales para la ofensiva de Washington. "Pudimos mostrarle al mundo la

verdad y lo que había sucedido en Venezuela", dijo la líder disidente María Corina Machado, Maduro calificó la estrategia opositora como un golpe de Estado y lanzó una feroz represión, arrestando a más de 2.400 disidentes.

pressreader Pressreader Pressreader Com +1 604 278 4604



Marca. El frente con la letra X en una zona del Gran Caracas. Apuntan a comandos chavistas, EL PITAZO

Sucedió en el barrio 23 de Enero, una zona popular de Caracas. Amenazan con secuestrar a quienes protestan.

# Grupos chavistas marcan con una X las casas de los disidentes

CARACAS. THE NEW YORK TIMES

El clima de tensión en Venezuela no cesa pese a que ya pasaron 15 dias desde unas cuestionadas elec-ciones en las que Nicolás Maduro se autoproclamó ganador, entre sospechas de un enorme fraude y una feroz represión a la disidencia En ese marco, ayer se conocieron nuevas denuncias según las cuales, en el barrio 23 de Enero de Caracas, colectivos chavistas marcaron las casas en forma intimidatoria de quienes salieron a protestar en contra del gobierno.

Según informó ayer el diario venezolano El Nacional, las viviendas que fueron señaladas con una X de color negro, como solía ocurrir durante el nazismo, pertenecen a miembros de la agrupación La Piedrita afin a la doctrina bolivariana, uno de los más grandes y con más poder del barrio, de acuer-

### Las sospechas del fraude

- \* La crisis electoral venezolana empezó el 28 de abril, cuando el régimen declaró que Nicolás Maduro había sido reelecto por el 52% de los votos. Pero no presen tó nunca las actas de votación que validan el supuesto triunfo y todo el proceso quedó entre sos pechas de un enorme fraude.
- \* Al contrario del chavismo, la oposición-favorita en los son deos-subló a la web el 80% de las actas. Los datos colocan a su candidato. Edmundo González Urrutia, con una ventaja de casi cuatro millones de votos respec to de Maduro. El Centro Carter, el único veedor autorizado por Ca racas, analizó esos datos y afirmó que la oposición había ganado las

esidenciales. Poco después EE.UU. y otros países, entre ellos Argentina, proclamaron presinte electo al disidente

- \* Brasil, Colombia y Perú, cercanos a Maduro, le reclaman que presente las actas tras las múltiples denuncias de fraude. La Corte Suprema, dirigida por la chavis ta Caryslia Rodríguez, dijo que examinará los datos para validar o no a Maduro.
- Pero este sábado, Brasil aseguró que no aceptará el fallo de ese tribunal de Justicia, según dijeron a Clarin altas fuentes de Brasilia. "Es enfático el pedido de que el régimen presente las actas" de votación, advirtieron.

do al medio

Son demasiadas casas. Eso indi ca que hay un gentío en contra del gobierno en la propia área de los colectivos (chavistas)", sostuvieron fuentes consultadas por el diario venezolano.

Al mismo tiempo, el diario The New York Times informó que el régimen ha montado una furiosa campaña contra cualquiera que cuestione los resultados declara dos de la votación, una ola represiva que, según los grupos de derechos humanos, no se parece a na da que el país haya visto en las últimas décadas.

"No creo haber visto nunca esta ferocidad", dijo Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, que ha monitorea do Venezuela durante años.

El gobierno dice que ha arrestado a más de 2.000 personas. De acuerdo con el Times, los detenidos fue ron sorprendidos en redadas indiscriminadas, en medio de las protestas, como luego en sus hogares en arrestos selectivos, mientras el obierno lanzaba lo que llamó la "Operación Toc-Toc", según entre vistas con familiares v activistas de derechos humanos que documentaron las detenciones.

Cuando las autoridades se pre sentaron en la casa de María Oropeza, líder del partido opositor en Portuguesa, al suroeste de Caracas la dirigente transmitió en vivo el hecho. "Creo que primero debería mostrarme es si tiene una orden de allanamiento, ¿no?", se la escuchó decirle a un oficial de policía "Porque ésta es mi casa, propiedad

privada", sostuvo. El aumento de las detenciones es particularmente alarmante, dicen los grupos de derechos humanos, porque algunas detenciones se produjeron después de que el presidente instara a sus partidarios a delatar a sus vecinos, utilizando una aplicación del gobierno que se suponía que se usaria para informar sobre problemas como cables eléctricos caídos.

"¡Máximo castigo! ¡Justicia!", dijo Maduro en un mitin el sábado pasado. "¡Esta vez no habrá perdón!". En el informe de El Nacional, las

viviendas marcadas con una letra X son una amenaza a sus moradores, quienes pueden ser secuestra-dos si insisten con sus protestas.

El barrio 23 de Enero es una zona popular de Caracas, donde se encuentran los restos del fallecido presidente Hugo Chávez. Sin embargo, desde que Maduro se procla-mó ganador y la comunidad internacional no reconoció el triunfo, las cacerolas resonaron con fuerza en rechazo a la proclamación

La oposición ha mostrado el 80% de las actas de votación como prue ba de que derrotó a Maduro por ca si 4 millones de votos. El chavismo no ha dado ninguna prueba que valide sus reclamos de victoria.

### La oposición venezolana rechaza repetir la elección

27

La líder opositora venezolana María Corina Machado rechazó la celebración de unas nuevas elecciones, como pretende sec-tores aliados al chavismo, y ofreció las actas electorales en poseión de la oposición para quien las quiera revisar, en una entre vista publicada ayer domingo en el diario español El País.

Machado subrayó que el resultado de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio "no es negociable" así como tampoco lo es "la soberanía popular" que, según reclama, dio su apoyo mayoritario al candidato de la oposición, Edmundo

"¿En qué cabeza cabe que se haga otra elección? Aquí ya hubo una, bajo los términos del régimen, con una campaña abso lutamente desigual. Bajo sus términos fuimos, con sus máqui-nas, con sus actas. Nosotros las actas que tenemos son documentos oficiales del CNE, Bajo sus reglas, ganamos, el mundo sabe que arrasamos", reiteró al diario madrileño la opos nezolana.

En esa línea, señaló que "el desafio es hacer que Maduro entienda que su mejor opción es aceptar los términos de una transición negociada", una sali-da con la que, según expresó, "muchos países, muchos gobiernos están alineados"

"Yo creo que es una posición que une a todos los países del mundo cuando dicen que hay que tener una verificación imparcial de las actas", dijo Machado. Al mismo tiempo, indicó que las que están en manos de la oposición "están a la orden para que quien quiera analizarlas, verificarlas, pueda hacerlo" ya que "para eso" poseen una "ba-se de datos abierta".

Para la opositora, "se puede hablar ya de transición" aunque aún no tanto "de negociación": Para que exista negociación se requiere que las dos partes quie ran", sostuvo.

"Es una negociación para la transición, no para compartir el poder u otras ideas que han surgido" en la que la oposición están "dispuestos a dar garantías, salvoconductos e incentivos [a Maduro y al chavismo], sobre los cuales no voy a elaborar porque evidentemente es inconve-niente hacerlo y sería objeto de la propia negociación", indicó.■

28 El Mundo CLARIN - LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024

### Las elecciones presidenciales en Venezuela

Los seis opositores al chavismo tienen provisión irregular de electricidad. Están aislados, bajo custodia de Brasil y en una situación jurídica incierta.

# Cómo viven los venezolanos asilados en la Embajada argentina

Natasha Niebieskikwiat

natashan@clarin.com

La situación de los seis asilados colaboradores de la lider opositora Maria Corina Machado que fueron asilados en la Embajada argentina en Caracas tomó un giro drástico tras la decisión del régimen de Nicolás Maduro de expulsar al cuerpo diplomático argentino.

Tras el izamiento en dicha sede de la bandera de Brasil, que cuida los intereses de Argentina, el régimen también exige para los seis disidentes determinadas pautas de conducta. Concretamente, que no hagan política mientras estén a resguardo del gobierno de Lula, como lo hacían antes de la partida de los diplomáticos argentinos.

Por otra parte, luego de que el gobierno de Javier Milei decidiera la semana pasada oficializar a través de la Cancillería que reconoce al opositor Edmundo González Urrutia como ganador de las elecciones presidenciales de Venezuela, las relaciones con el chavismo tomaron un curso de efectiva ruptura diplomática. Y la situación de los seis refugiados por este país quedó en el limbo y sin poder resolverse ahora. Il n problema

ra. Un problema.
Diez días después de que Argentina cerrara su sede en Venezuela,
los seis opositores viven bajo un
clima de tensión y aislamiento, con
una provisión irregular de electricidad y un resguardo que parece



Encierro. Tres de los asilados venezolanos se asoman desde la Embajada argentina en Caracas. EFE

seguro porque lo tomó Brasil pero es inestable. Por pedido del gobierno de Lula da Silva, el régimen le devolvió la luz a la residencia argentina este viernes. Se la había cortado a pocas horas de los comicios en que Maduro se proclamó ganador y Javier Milei no lo reconoció. También le retiraron las patrullas chavistas que la asediaban desde entonces.

Clarin pudo reconstuir la situación del grupo a través de distintas fuentes vinculadas a Venezuela, Argentinay Brasil, que seguirá resguardándolos pero no los asilará. Por eso, se seguirá insistiendo con que Maduro los deje salir hacía la Argentina o que uno o varios países los asilen. El problema es que sobre ellos hay un pedido de detención de la fiscalia. Los acusan desde antes del 20 de marzo, cuando entraron a la residencia argentina de complotar contra Maduro. Si pisan la calle, serán detenidos.

A principios de la semana pasa-

A principios de la semana pasada, tras las gestiones del vicecanciller Leopoldo Sahores con el embajador de Brasil Julio Bitelli que terminaron en el Planalto y un "si" de Lula a resguardar los intereses de Argentian en la embajada y la residencia, la situación descomprimió una parte de la emergencia pero no del todo. La ministra Diana Mondino y su jefe de Gabinete, Federico Bartffeld, recibieron al encargado de negocios de Argentina en Caracas, Andrés Mangiarotti, que ya está en Buenos Aires, pero sigue coordinando los asuntos de la embajada, aunque desde acá.

Mangiarotti responde directamente al subsecretario de Asuntos Americanos, Mariano Vergara que estuvo al frente de la reunión de Cancillería con la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, la semana pasada. Organizada por su presidente, el senador de la Libertad Avanza Francisco Paoltroni, la reunión escuchó de Vergara, detalles de la crisis venezolana, de la negociación con Brasil y de la situación de los asilados.

Luego elaboraron un proyecto de declaración de la Cámara promovido por Francisco Paoltroni, presidente de la Comisión. Esta concluye que el Senado "rechaza y manifiesta preocupación por la crisis provocada por el Gobierno de Nicolas Maduro al no respetar las reglas democráticas y los derechos humanos en la República de Venezuela, instando además a garantizar la libertad y el distema democrático en el país hermano".

Según contaron los legisladores a Clarin, los asilados quedaron solos en la sede argentina del barrio de Mercedes, donde Argentina les paga una guardia privada de dos efectivos que se turnan para estar 24 horas. Este esquema se había mantenido durante el gobierno de Mauricio Macri, pero la administración de Alberto Fernández la retiró.

Este diario supo que la cancillería brasileña dispuso que un funcionario de su embajada en Caracas, conducida por la embajadora, Glivánia Oliveira, se ocupe de los asuntos logísticos y necesarios de la embajada y de los asilados con los que sin embargo, Brasil ordenó no tomar contacto. De hecho, supo este diario, ese asunto los tiene "sensibilizados", pero así son las reglas del asilo para estas ocasiones. Son refugiados de Argentina. Los empleados venezolanos de

Los empleados venezolanos de Argentina que estaban trabajando alli antes de que se dispusiera la expulsión de los diplomáticos siguen estando alli. Son quienes pagan los servicios y dan de comer a los asilados. Hay cuatro personas que los asisten: ama de llaves, cocinero y dos choferes que por las noches hacen de serenos.

# González Urrutia quedó "en desacato" y se arriesga al arresto

CARACAS. AFP, EFEY CLARIN

La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) declaró "en desacato", y con previsible orden de arresto, al candidato presidencial opositor, Edmundo González Urrutia por no haber asistido el jueves a una reunión ante ese organismo para "certificar" la cuestionada elección en la que fue proclamado vencedor el presidente Nicolás Maduro.

La presidenta de la Corte y jefa de su Sala Electoral, Caryslia Rodríguez, dijo que ni González Urrutia, ni su coalición han presentado "material electoral alguno" que justifique su triunfo en los comicios del 28 de julio último, en los que el chavismo proclamó su victoria sin haber presentado las actas de vo-

chavismo proclamó su victoria sin haber presentado las actas de votación que la respaldan. La oposición sostiene que la Corte chavista es incompetente para resolver cualquier contencioso electoral. Brasil, cercano a Caracas, advir-

fallo de la Corte chavista sobre las denuncias de fraude. Según informó Clarín este domingo, altas fuentes gubernamentales de Brasilia dijeron a este diario que "es enfático el pedido de que el régimen presente las actas". Añadieron que además debe ser Consejo Nacional Electoral el órgano que determine el ganador de los comicios y no la Corte, como pretende el chavismo.

La posición de Brasil fue remarcada horas después de que Maduro se presentó el viernes en la sede del tribunal, totalmente alineado con el régimen, y afirmó que "lo que diga el Tribunal Supremo de Justicia será ley de la República, santa sentencia". Se descuenta cuál será ese fallo.



Imparcialidad. Caryslia Rodriguez, jefa de la Corte, y su aviso electoral.

pressreader Pressreader Pressreader Lord +1 604 278 4604

CLARIN - LUNES 12 DE AGOSTO DE 202/ El Mundo

### Brasil identifica a los 62 muertos mientras aún se ignora por qué cayó el avión

La aeronave se desplomó el viernes cerca de San Pablo. Al parecer, fue por hielo acumulado en sus alas.

#### VINHEDO. APY EFE

Las autoridades brasileñas trabaiaban a toda marcha aver para es clarecer la causa exacta de la caída de un avión de pasaieros registrada el viernes en el Estado de San Pablo, en el que murieron las 62 personas que iban a bordo. Anoche, equipos de rescate habían recuperado docenas de cadáveres de entre los restos de la nave v las familias comenzaron a reunirse para identificar a sus seres queridos.

El avión, un bimotor de turbohélices ATR 72-500 de la aerolínea brasileña Voepass, se dirigia al ae ropuerto internacional de Guarulhos, en Sao Paulo, con 58 pasajeros y cuatro tripulantes a bordo cuando se estrelló en Vinhedo.



En un principio, la aerolínea señaló que su avión llevaba 62 personas, luego dijo que eran 61 y el sábado volvió a subir el número a 62 luego de hallar que un pasajero lla-mado Constantino Thé Maia no figuraba en la lista original. VoePass explicó que tres pasajeros con iden-tidades brasileñas llevaban documentos venezolanos y uno de ellos

tenía papeles portugueses. La policía comenzó el viernes a trasladar los cadáveres a la morque y pidió a las familias de las víctimas que proporcionaran cualesquier análisis médico, radiografías o exámenes dentales para ayudar a identificar a los fallecidos. También se realizaron análisis de sangre para contribuir en los esfuerzos de identificación de las víctimas.

Las imágenes grabadas por testigos mostraban como el avión caía en barrena hasta estrellarse contra el piso en el interior de una comunidad residencial cerrada.

El fuselaje quedó consumido por el incendio posterior. No hubo heridos en tierra. Metsul, una de las empresas meteorológicas más renombradas, señaló que hubo reportes sobre una formación seve ra de hielo en San Pablo cerca del momento del desplome de la aeronave. Los medios locales citaron a expertos que señalaban a la forma ción de hielo como una posible causa de la caída del avión.■

#### TESTIMONIOS

#### "Qué miedo da este vuelo", el mensaje de una pasajera a su madre

29

Por WhatsApp y antes del accldente, Rosana Santos Xavler, una pasajera de 23 años que viajaba en el avión que se desplomó en Brasil, le comentó a su familia que la aeronave era vieja y tenia asientos rotos. "Qué miedo da este vuelo", fue el mensaje enviado desde el avión. Las palabras de la loven se conocleron dos días después de la tragedia. Rosana había vialado a Paraná por motivos de trabajo y abordó en el aeropuerto de Cascavel para regresar a Franco da Rocha, en el Gran San Pablo, donde residía.

A las 11.47, y reclén subida al avión, a dos horas de su destino y con una fuerte lluvia en el hori-zonte, la joven escribió a sus famillares en un mensaje de texto "Dos horas de vuelo, vamos a llegar lloviendo, qué miedo da este vuelo...". Fueron nueve los mensa Jes que escribió en un par de minutos: "Aviónviejo, tiene el asien-to roto. Caos". Rosemeire, su ma-dre, contó a O Globo que tenía "un mal presentimiento" por el vuelo y que, para calmar a su hija, le re-comendó que levera la Biblia endó que leyera la Biblia.



### **EN EL TOTAL DE LA COMPRA**

Y 12 CUOTAS SIN INTERÉS

No acumulable con otras promociones.

365.com.ar

AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR | 0810.333.0365 |





BENEFICIO VÁLIDO PARA TODOS LOS SOCIOS 365 QUE PRESENTEN SU TARJETA Y UN DOCUMENTO QUE ACREDITE IDENTIDAD. APLICA EN TODAS LAS FORMAS DE PAGO QUE EL COMERCIO ACEPTE AL PÚBLICO EN GENERAL SOBRE LOS PRECIOS VIGENTES AL MOMENTO DE SU UTILIZACIÓN. SUJETO A DISPONIBILIDAD Y A LO DISPUESTO POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE. -NO SE SUPERPONE CON OTROS BENEFICIOS O PROMOCIONES EN LOS QUE INTERVENGA OTRA MARCA O PROGRAMA, PUDIENDO ESTAR SUJETO A FUTURAS MODIFICACIONES, DEBERÁS INFORMAR EL USO DEL BENEFICIO ANTES DE SOLICITAR LA FACTURA O SERVICIO, CLARÍN NO TIENE NINGUMA RESPONSABILES CUESTIONES, PARA MAS INFORMACIÓN CONSULTAR EN WWW.365.COM. AR/REGLAMENTO O AL 0810.333.0365. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A. CUIT 30-50012415-2. PIEDRAS 1743, CP 1140, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

CLARIN - LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 El Mundo

Tropas y tanques ucranianos golpean desde el martes en Kursk, al noreste de la frontera con Rusia. La ofensiva disparó las alarmas militares en Moscú.

## Kiev espera que su incursión en suelo ruso altere el curso de la guerra

Rostyslav Averchuk

El éxito inicial de la incursión en Kursk da esperanzas a Ucrania de que, al quedar expuesta la vulnerabilidad de Rusia, los aliados extranjeros relajen sus restricciones al uso de armas occidentales contra territorio ruso y aumenten si apoyo para proteger la integridad territorial de Kiev contra eventuales concesiones territoriales en una negociación que por ahora es muy

Aunque es demasiado pronto para sacar conclusiones definitivas sobre los resultados de la sorpresiva incursión de fuerzas ucranianas con tanques y tropas en suelo ruso iniciada el último martes, muchos ucranianos han recibido los informes de Kursk con renovado optimismo, tras la larga escasez de buenas noticias desde el frente.

"Nuestras fuerzas allí pueden causar estragos entre los rusos al demostrar que ambos bandos pueden verse afectados por la guerra y que no sólo Rusia puede entrar en nuestro territorio", dijo a EFE Maksim, un soldado de 30 años de Odesa con el alias de "Forest". La incursión también muestra a los aliados que el demonio no es tan terrible como lo pintan "y que los ru-sos también tienen debilidades",

La "operación militar especial" de Ucrania en Kursk es "una acción asimétrica" que demuestra que los ucranianos son "audaces y valien-



Réplica. Militares ucranianos inspeccionan la zona de un bombardeo ruso en la zona de Brovary, REUTERS

tes", mientras que los rusos no son tan "fuertes y temibles", afirma también la analista de asuntos in ternacionales Olga Tokariuk. Si este cambio de percepción ayuda a Ucrania a conseguir más apoyo para sus acciones en territorio ruso, entonces la operación merece la pena , subrayó.

Son estas acciones asimétricas las que pueden servir para que Ucrania consiga la victoria, en un contexto de continua ventaja de Rusia en número de fuerzas y equipamientos y de lento apoyo militar por parte de los aliados, explica a EFE Oleksi Melnik, experto en seguridad internacional del Centro Razumkov de Kiev.

Para impedir que Rusia siga aumentando sus fuerzas en Ucrania Ucrania necesita la capacidad de destruir la logística militar rusa al otro lado de la frontera, subraya. Aunque el país invadido ha ido desarrollando sus propios medios para atacar a Rusia, necesita que los aliados le den finalmente el permiso para utilizar potentes misiles de largo alcance, como los ATACMS para golpear a Rusia. Si se eliminan los límites a las ar-

mas de largo alcance de Ucrania, el

final justo de la guerra estará mucho más cerca, subrayó el presiden te ucraniano Volodimir Zelenski el domingo. El progreso que Rusia habia logrado últimamente en partes de la región de Donetsk en Ucrania había llevado a un creciente pesimismo tanto en Ucrania como en Occidente.

Afectados también por la falta de certeza del apoyo continuo de Estados Unidos y otros aliados, el número de ucranianos abiertos a concesiones territoriales a Rusia había estado creciendo a pesar de que la mayoría, al menos en Ucranía, tie nen claro que Rusia romperia cual-quier tregua sin garantías de seguridad serias recibidas por el país in-

Aunque las pérdidas de Rusia en Ucrania hacen que su estrategia militar sea insostenible a largo plazo, la guerra a menudo se ba percepciones y no en la realidad sobre el terreno, explicó Melnik.

Los ucranianos esperan que la operación de Ucrania en Kursk hava contribuido a cambiar estas perspectivas, tanto dentro como fuera de Ucrania, aunque los objetivos exactos de la operación siguen sin estar claros.

Rusia, como entidad a la que hav que temer, va no existe, subra yó el domingo Mijailo Podoliak, esor de la oficina presidencial de Volodimir Zelenski. El sorprenden-te avance de Ucrania en Kursk ha subrayado múltiples deficiencias del ejército ruso, incluida su lenta toma de decisiones, la débil comu-nicación interna y la escasez de soldados, sostiene el analista militar Oleksander Kovalenko.

Si Ucrania es capaz de mantener su control sobre los territorios rusos capturados, esto podría allanar el camino para un posible intercambio de tierra por tierra entre Ucrania y Rusia, en contraposición al ultimátum ruso de paz por territorios, escribió el analista político ermano-ucraniano Andreas Umland para la revista estadounidense Foreign Policy.■

### Israel planea más ataques y ordena otra evacuación en Gaza

El ejército israeli ordenó más evacuaciones en el sur de Gaza ayer, después de que un letal bombardeo contra una escuela convertida en refugio en el norte mató el sábado al menos a 80 palestinos, según autoridades locales de salud. Israel dijo que había atacado un puesto de mando de combatientes del grupo terrorista Hamas y que habrían fallecido 19 milicianos.

Israel ha emitido sucesivas órdenes de evacuación conforme sus tropas vuelven a zonas va devastadas donde han combatido antes contra milicianos palestinos.

La inmensa mayoría de los 2,3 millones de habitantes de Gaza se ha visto desplazada durante los 10 meses de guerra, a menudo en varias ocasiones.

Cientos de miles de personas han abarrotado precarios campamentos de carpas sin apenas servicios públicos o buscado cobijo en escuelas como la atacada el sábado. Los palestinos dicen que ningún lugar del asediado territorio se siente seguro

Las nuevas órdenes de evacua-

nis, incluida parte de una zona humanitaria designada por Israel desde la que según el ejército se habían lanzado cohetes. Israel acusa a Hamas y otros milicianos de ocultarse entre civiles y lanzar ataques desde zonas residenciales

Jan Yunis, la segunda ciudad más grande de Gaza, sufrió una destrucción generalizada durante una ofensiva aérea y terrestre este año. Decenas de miles huyeron de nuevo la semana pasada tras otra orden de evacuación. Cientos de familias cargaron sus pertenencias y salieron de sus casas y refugios el domingo por la mañana, buscan-

do un esquivo refugio. "No sabemos a dónde ir", dijo Amal Abu Yahia, madre de tres hijos y que había regresado a Jan Yunis en junio para cobijarse en su ca-sa, muy dañada. "Este es mi cuarto desplazamiento", agregó la mujer de 42 años, viuda desde que un ataque aéreo israelí golpeó la casa de sus vecinos y mató a su esposo en marzo. Afirmó que había ido a Muwasi, un amplio campamento de tiendas en la costa, pero no había encontrado hueco.

El Ministerio de Salud de Gaza indicó que la cifra de muertos palestinos en la guerra se acercaba a 40.000 personas, sin detallar cuántos era combatientes. Los grupos de ayuda han tenido problemas para abordar la demoledora crisis humanitaria en el territorio, mientras que expertos internacionales han alertado de una hambruna.

La guerra comenzó cuando milicianos liderados por Hamas lanzaron un ataque terrorista contra Israel el 7 de octubre y arrasaron comunidades agrícolas y bases militares cerca de la frontera. Mataron a 1.200 personas -en su mayoría civiles- y secuestraron a unas

Estados Unidos, Egipto y Qatar llevan meses tratando de negociar un cese el fuego y el regreso de los cerca de 110 rehenes que quedan, de los que las autoridades israelies creen que un tercio ha muerto. Mientras tanto, el conflicto ha ame nazado con desencadenar una gue rra regional e Israel ha cruzado fuego con Irán y sus milicias aliadas en toda la región.

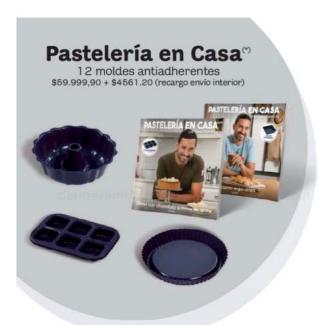



### ¿SABÍAS QUE EN LOS KIOSCOS PODÉS CONSEGUIR NUESTRAS COLECCIONES COMPLETAS?



CLARIN - LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 32 El Mundo

En 2023, había 653.000 en todo el país. La cifra creció 10 veces desde el año 2013. En algunas ciudades se los multa o arresta por dormir a la intemperie.

## Hay cada vez más indigentes en las calles de Estados Unidos y el tema llegó a la campaña electoral

### Janie Hary Geoff Mulvihill

La alcaldesa de San Francisco, London Breed, ha lanzado una nueva ofensiva contra quienes duermen al aire libre para retirar de las veredas los campamentos de indigen-tes que han llegado a alterar la ciudad. Sus cuatro rivales en las elecciones de noviembre, todos demócratas, afirman que no ha manejado la crisis de manera efectiva, aunque el mes pasado la ciudad contó sólo 300 tiendas de campaña y otras estructuras temporale la mitad que el año anterior. Pero sus oponentes no coinciden respecto a una estrategia.

"Realmente se puede cambiar la reputación de San Francisco de ser un lugar donde hoy en día la gente cree que puede venir a nuestra ciudad, montar una tienda de campa ña y quedarse todo el tiempo que quiera, a ser una ciudad donde, si ese es el estilo de vida que eligen –busquen en otra parte", dijo Mark Farrell, quizás el más conser vador de los contendientes. Es algo similar en otras ciudades grandes de Estados Unidos que eligen alcaldes este año.

La mayoría se encuentra en el oeste del país, donde una prolongada crisis de indigencia fue aviva-da por los altos costos de la vivienda y se profundizó durante la pan-demia de coronavirus. Hay miles de personas sin un lugar donde vi-vir, y para muchos residentes que en vivienda esto se ha conver tido en una preocupación sobre la calidad de vida, lo que la ha conver-tido en una cuestión política prioritaria. Algunas autoridades han autorizado incluso el arresto para los indigentes

El gobernador de California, Gavin Newsom, demócrata y exalcal-de de San Francisco, amenazó la semana pasada con retirar fondos es-tatales a las ciudades y condados que no hagan más para sacar a la gente de los campamentos y llevarla a refugios.

Un recuento de 2023 mostró que había 653.000 indigentes en un momento dado en todo el país, un alza desde los 63.000 de una década antes. El problema se ha hecho mucho más visible: 257.000 personas viven ahora en las calles o en otros lugares no aptos para ser habitados,



De calle. Un grupo de indigentes acampa en una vereda del Lower East Side en Nueva York. EF

61.000 más que en 2013.

La mayoría de los alcaldes y candidatos de las grandes ciudades casi todos demócratas-- coincide en que se necesitan más viviendas asequibles y servicios adicionales para los indigentes. El centro del debate, como en San Francisco, es si resulta aceptable obligar a la gen-te a abandonar las calles.

En dos de las ciudades más grandes del oeste de Estados Unidos, los rivales están enfatizando la crisis de las personas sin hogar en sus contiendas contra los titulares que ganaron cómodamente hace cuatroaños

Larry Turner, un agente de la policía que intenta derrocar al alcal-de de San Diego, Todd Gloria, afirma que el gobierno actual está dan-do demasiado énfasis a las viviendas temporales, incluyendo un plan para convertir un almacén en un refugio con capacidad para 1.000 camas. La campaña de Gloria señala que él está trabajando en viviendas tanto a corto plazo como

ermanentes. En Phoenix, Matt Evans sostiene que la actual alcalde Kate Gallego no ha hecho lo suficiente para hacer cumplir las leyes y retirar los campamentos. Gallego se opone a lo que ella llama la criminalización de los desamparados y ha añadido cientos de camas en refugios.

Las elecciones podrían cambiar el tema. Y la situación en las calles, por supuesto, puede cambiar de pendiendo de quién sea elegido. "Los alcaldes pueden marcar una gran diferencia", dijo Ann Oliva, directora ejecutiva de la Alianza Na-cional para Acabar con la Indigencia. Pero critica la idea de arrestar o multar a personas que no tienen dónde vivir. "No se puede buscar la criminalización como forma principal de perseguir a los indigentes y al mismo tiempo reducir las cifras",

### La cuestión es muy debatida en las campañas electorales.

destacó Oliva. Algunos nuevos alcaldes han logrado reducir el nú-mero de desamparados sin imponer sanciones, añadió.

En Los Ángeles, la ciudad con la mayor población indigente de Es-tados Unidos, Karen Bass asumió el cargo en diciembre de 2022 e inmediatamente firmó una orden de emergencia que facilita a la ciudad contratar hoteles para dar refugio. Según el recuento de personas sin hogar de enero, el total de indigentes en la ciudad cayó un 2%, la pri-mera disminución después de años de aumentos. Bass tiene más de dos años antes de buscar la re-

En los primeros seis meses de Mike Johnston como alcalde de Denver el año pasado, la ciudad trasladó a 1.000 personas a hoteles, una comunidad de estructuras similares a cabañas y a otras viviendas de transición.

Otros nuevos alcaldes, como Cherelle Parker de Filadelfia, han incorporado el enfoque duro que muchos de los candidatos están pi diendo y que la Corte Suprema validó con un fallo en junio que per mite a las autoridades prohibir dor-

mir a la intemperie. Una docena de candidatos compiten por el puesto en las eleccio-nes a la alcaldía en noviembre en Portland, Oregon, el centro de un zona metropolitana donde un recuento de enero de 2023 reveló que casi 4.000 personas viven en la indigencia. El concejal Rene Gonza-lez instó al condado Multnomah, donde se encuentra Portland, a que suspenda la distribución de tiendas de campaña y lonas a las per-sonas sin hogar.

González presionó por una orde-nanza más estricta, pero se unió a una decisión unánime del conce jo municipal en mayo para permitira las autoridades multar o incluso encarcelar a los indigentes que rechacen una oferta de refugio.

### La campaña de Trump dice que los iraníes la hackearon

WASHINGTON, APYEFE

Con problemas para atraer más atención tras la difusión de sondeos desfavorables, la campaña presidencial del expresidente Donald Trump insistió ayer en que ha sido hackeada y dejó en-trever que actores iraníes estuvieron involucrados en el robo y distribución de documentos internos sensibles.

La campaña no aportó pruebas concretas del involucramiento de Irán, pero la afirmación se produce un día después que Microsoft publicara un in forme en que detallaba los intentos de agentes extranjeros de interferir en la campaña estadounidense de 2024.

El informe citaba el caso de una unidad de inteligencia militar iraní que envió en junio "un email de *spear phishing* a un dirigente de una campaña presidencial desde una cuenta de correo electrónico comprometida que pertenecía a un exasesor de alto nivel". El spear phishing es una modalidad de hackeo en que los mensajes o sitios web se ajustan a individuos o grupos concretos para obtener información confidencial.

El vocero de la campaña de Trump, Steven Cheung, culpó del hackeo a "fuentes extranje ras hostiles a Estados Unidos". En un comunicado, un portavoz del Consejo de Seguridad Nacio-nal de la Casa Blanca dijo que se toma "muy en serio" cualquier informe de injerencia extranje ra indebida y condena cualquier gobierno o entidad que intente socavar la confianza en las instituciones democráticas estadou-

Político fue el primer medio en reportar el hackeo el sábado. El medio de noticias publicó que empezó a recibir emails el 22 de julio desde una cuenta anónima. La fuente —una cuenta de correo electrónico de AOL identificada como "Robert"— envió lo que parecía ser un dossier de investigación que la campaña supuestamente había hecho sobre el candidato republicano a la vicepresidencia, el senador por Ohio JD Vance. El documen-to estaba fechado el 23 de febrero, casi cinco meses antes que Trump seleccionara a Vance como su compañero de fórmula. "Estos documentos se obtu-

vieron ilegalmente" y "pretendían interferir en las elecciones de 2024 v sembrar el caos en todo nuestro proceso democrático", destacó Cheung.



PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTE EN SHELLBOX.AR. VÁLIDO DE LUNES A VIERNES, HASTA EL 15/08/24, EXCLUSIVAMENTE PARA SUSCRIPTORES DE TARJETA 365, EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE SHELL V-POWER CON LA APP SHELL BOX. TOPE DE DESCUENTO SEMANAL: \$3.000. NO ACUMULABLE CON OTRAS PROMOCIONES O DESCUENTOS.



**Sociedad** CLARIN - LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024

### Educación



# En la vuelta a clases, las universidades nacionales van al paro por una suba salarial

Sindicatos docentes y no docentes confirmaron la medida para hoy en todo el país, tras una reunión paritaria fallida el viernes con el Gobierno.

Malena Nazareth Martos

Las clases para el segundo cuatrimestre en las universidades públicas del país no se iniciarán hoy con normalidad y sí con un paro. Así lo ratificaron los docentes y no docentes de todos los gremios y federaciones. Esta medida se tomó tras la reunión paritaria del viernes, en la que los sindicatos convocados rechazaron la propuesta de recomposición salarial del Gobierno Nacional para agosto (3%) y septiembre (2%), por encontrarse "por debajo de los índices inflacionarios".

De este modo, la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun), junto al resto de los integran-tes del Frente Sindical de Universidades Nacionales, afirmó la con-

tinuidad del "plan de lucha", que incluve el no inicio de clases hoy, con un cese de actividades por 24 horas, más dos jornadas de "visibilización del conflicto" mañana y pasado, y un paro de 48 horas para el martes y miércoles de la semana que viene.

Al respecto, Daniel Ricci, secre tario general de Fedun, expresó en diálogo con **Clarín**: "Desde que Milei es Presidente, los trabajadores universitarios hemos perdido más del 50% de nuestros salarios frente a la inflación. Las medidas son porque no obtenemos respuesta. Tuvimos una reunión de paritarias el viernes, donde nos siguieron ofreciendo números por debajo de la inflación. Vemos que todavía va a deteriorarse más nuestro salario". Tanto Ricci como Emiliano Cag-

nacci, secretario general de la Aso-

ciación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (Aduba), manifestaron que, hasta el momento, todas las reuniones que han mantenido con el Gobierno han sido meramente "informativas, no de negociación".

"Creemos que lo que se debe hacer, tal cual indican los convenios colectivos de trabajo, es la negociación de esa paritaria. Acá no ocurre que las federaciones rechazan y después se vuelven a sentar para llegar a un acuerdo. Hav imposibilidad de negociación, imposición sobre cuánto es la pauta", explicó

Señaló que a principios de junio, después de la marcha del 23 de abril, hubo una reunión directamente convocada por la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello: "Ahí estuvo con todo el frente sindical universitario, docente y no docente, y se comprometió a tener una propu Ese segundo encuentro con la ministra nunca llegó".

El secretario general de Aduba destacó que la reunión posterior a esa mesa formal de junio terminó siendo la del viernes 9 de agosto, más de dos meses después, con los subsecretarios de Políticas Universitarias y de Desarrollo y Modernización del Empleo Público. Allí les ofrecieron el 3% para agosto y el 2% para septiembre.

"Es inaudito que de reclamar el 50% de trazo salarial desde la llega-da del gobierno de Milei ofrezcan un 5%. Que no haya un punto de negociación de la recomposición. Inclusive, el ofrecimiento está por debajo de la misma inflación que el Gobierno proyecta. Esto llevó a

que todas las federaciones sindicales, docentes y no docentes, estuviéramos de acuerdo más allá de las diferencias político-ideológicas" añadió.

Recientemente, a través de un comunicado, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) llamó a las universidades públicas a decla rar la crisis y la emergencia salarial para docentes y no docentes.

"En el transcurso de la semana próxima todas las universidades se van a estar declarando en emergencia salarial, y esto tiene que ver con que ahora cuesta mucho formar a un docente, a un investigador. Hoy los sueldos están muy por debajo de lo que cualquier profesional universitario cobraría en el ámbito privado", remarcó Ricci. Por su parte, Jorge Anró, secre

tario Adjunto de la Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales (Fatun), que representa al personal no docente, destacó que "no hay intención de parte del Gobierno Nacional de re

solver el tema universitario". "Esta lucha que desembocó en la marcha multitudinaria del 23 de abril tenía por objeto arreglar el presupuesto universitario. Gran parte de los trabajadores está por debajo del nivel de la pobreza, no está solucionando el presupuesto de Ciencia y Tecnología, las obras universitarias están paralizadas en su mayoría. Hoy los estudiantes cobran becas que no alcanzan para poder viaiar a las facultades. O hay una terrible inoperancia de parte del gobierno, o una intencionalidad política de desfinanciar las uni-

versidades públicas", aseguró. Anró advirtió, además, que para el 30 de agosto, en sesión plenaria de rectores y rectoras del CIN en La Pampa, se avanzará en la propues ta de realizar una nueva marcha fe

deral en septiembre. Con motivo de la decisión de los gremios universitarios, el Ministe rio de Capital Humano difundió un comunicado en donde expresa que. al no llegar a un entendimiento en tre las partes, "se acordó crear una Comisión Técnica Tripartita para buscar acercar las diferencias se ñaladas por los gremialistas, con la oferta del Gobierno".

Las comisiones estarán integradas por los sindicatos e integrantes de las subsecretarías de Política Universitaria y de Desarrollo y Modernización del Empleo Público.

Con respecto al inicio del segundo cuatrimestre, desde la cartera que dirige Sandra Pettovello enfatizan en que **su continuidad está ase-gurada**, porque desde el punto de rista presupuestario los fondos para el funcionamiento de las universidades nacionales "ya han sido **ga** rantizados en tiempo y forma, más allá de las medidas gremiales anun ciadas".

La negociación paritaria seguirá en el ámbito del Ministerio de Capital Humano.

CLARIN - LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 Sociedad 35

### **Transporte**

### Desde hoy, el colectivo aumenta un 37% y el boleto mínimo se va a \$ 373,13

Lo decidió el Gobierno, para las líneas del AMBA. Se da en el marco de la discusión por el traspaso del servicio.

A partir de hoy, aumentan los co-lectivos en el **Área Metropolitana** de Buenos Aires (AMBA). Con esta adecuación, el boleto mínimo pasará de \$ 270 a \$ 371,13

En los considerandos de la resolución que firmó la semana pasada el secretario de Transporte. Franco Mogette, se explica que "se considera oportuno actualizar las tarifas aplicando la variación de precios acumulada para los primeros dos meses del período bajo análisis en la región GBA, lo que representa un 37,5% (meses de enero y febrero), quedando pendiente, o a consideración de futuras actualizaciones, un 32,5% correspondien te al período comprendido por



marzo, abril, mayo y junio".

La última actualización se había realizado en febrero, y desde que empezó el año habrá acumulado una suba de 598%.

Estas serán las nuevas tarifas de los colectivos en la Ciudad y el Gran

### Buenos Aires (GBA): Con la tarjeta SUBE registrada •Tramo 0-3 km: \$270 a \$371,13

- 3-6 km: \$300.78 a \$413.44
- 6-12 km: de \$ 323,95 a \$ 445,29 •12-27 km: 347.15 a \$ 477.17
- •Más de 27 km: de \$ 370,18 a \$508.83

- Sin SUBE registrada •0-3 km: de \$ 429,30 a \$ 590,10 •3-6 km: de \$ 478,24 a \$ 657,37
- •6-12 km: de \$515.08 a \$708.01
- •12-27 km: de \$551,97 a \$758,70 Más de 27 km; \$588.59 a \$809.04

Según una simulación que había hecho la consultora EcoGo en mayo, la postergación de un aumento de 51,6% entonces evitaba un alza de 1,16 puntos en la inflación. Este incremento sumaria alrededor de

0,8 puntos este mes. En lo que va del año, el Gobierno nacional lleva pagados \$ 466.051,30 millones en subsidios a los colectivos mediante el programa Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte (FFSIT), con una caída cercana al 30% en términos reales-descontado el efecto de la inflación-frente al mismo período del año pasado.

La cifra contrasta con los apenas \$17.300 millones que la Nación giró a las provincias mediante el Fondo Compensador del Interior, ahora eliminado, lo que obligó a los gobernadores a seguir ajustando sus tarifas mientras el AMBA quedaba atrás. La decisión de este mes cerrará levemente esa brecha.

Además, la transferencia de 31 líneas de colectivos a la Ciudad de Buenos Aires y la quita de los beneficios de "Red SUBE" (integración del boleto con descuentos de 50% y 75% al segundo y tercer viaje, respectivamente, dentro de las dos ho ras de iniciado el ciclo), contribuirá para que el Estado aporte menos dinero en el AMBA.

El Gobierno nacional también adelantó que desde el mes que viene buscará que la Ciudad y la Provincia se hagan cargo de los subsi dios de las líneas "nacionales". Hoy, hay 135 lineas que unen el AMBA. de las cuales 31 no salen de la Capital Federal.

Tanto la Ciudad como la Provincia se oponen al traspaso, porque deberían hacerse cargo de miles de millones de pesos más para cubrir los subsidios del boleto, o bien encarecerlos mucho más para achicar el gasto estatal.■



AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR | 0810.333.0365 |







BENEFICIO VÁLIDO EN LA REPÚBLICA ARGENTINA HASTA EL 31/12/2024, TARJETA 365 DESTINADA EXCLUSIVAMENTE PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÁN SUMAR AL MENOS. SEIS (6) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365, TARJETA 365 PLUS ES EXCLUSIVA PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÁN SUMAR AL MENOS. NUEVE (9) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365, BENEFICIOS Y VALIDOS PRESENTANDO ALGUNAS DE LAS TARJETAS 365 Y DOCUMENTO QUE ACREDITE IDENTIDAD, EN TODO EL TERRITORIO ARGENTINO, LOS BENEFICIOS Y DESCUENTOS NO SON COMBINABLES NO AUTURILADES CON OTRAS PROMOCIONES, BENEFICIOS, STEVAD PARA MAS INFORMACION SORRE LOCALIDADES HABILITADAS PARA LA SUSCRIPCIÓN, BENEFICIOS, STEVANINOS Y CONDICIONES, LOCALES ADHERIDOS VER EN WWW.365.COM. AR/REGLAMENTO O LLAMÁ AL 0810.999.0365. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., CUIT 30-50012415-2, PIEDRAS 1743, CP 1140, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

Sociedad CLARIN - LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024

# Manejaba a toda velocidad, cruzó en rojo, chocó y mató a una médica

Máximo Insaurralde, un conocido abogado de La Plata, provocó el accidente en el que falleció Ana Carolina Fiorino (41), quien iba en el otro vehículo.

Esteban Mikkelsen Jensen emikkelsen@clarin.com

36

La médica Ana Carolina Fiorino (41) y su pareja, el policia Juan Manuel Roldán (42), habían participado de una capacitación del Ministerio de Seguridad bonaerense, en La Plata. Pasaron la noche del viernes en el hotel del Círculo Policial y a la mañana siguiente salieron en un Nissan March blanco de regreso a Pergamino. Apenas dos cuadras y media después, sobrevino una tragedia tan brutal como inexplicable: un Renault Clio a gran velocidad cruzó en rojo, los chocó y provocó la muerte

de la mujer.

Todo ocurrió el sábado en la esquina de la avenida 7 y la calle 49, en pleno centro de la capital provincial. Tras el impacto, que quedó registrado por las cámaras de seguridad, el Clio negro fue a parar contra unos carteles, donde siete personas que esperaban el colectivos es alvaron de milagro.

El golpe fue muy fuerte sobre la puerta en la que iba Fiorino, como acompañante. La médica murió en el lugar. Su pareja, teniente de la Bonaerense, sufrió un traumatismo encefalocraneano y hasta anoche permanecía estable en una sala de terapia intensiva del Hospital San

El conductor del Clio, identificado como Maximiliano Insaurralde (41), también fue trasladado al mismo centro de salud, en estado reservado. Pese a que seguía hospitalizado, dieron de baja todas sus redes sociales y hasta su perfil en Linkedin. Es abogado y asesor inmobiliario de un importante estudio de La Plata.

De acuerdo a las fuentes, Insaurralde ingresó con fractura de cadera y fue operado exitosamente. Ahora resta conocer, mediante las pericias, si manejaba alcoholizado o drogado.



Impacto. El Nissan March en el que viajaban la médica y su pareja, Juan Manuel Roldán. GENTILEZA GZZŁ.COM.AR



Ana Carolina Fiorino. Regresaba a Pergamino.



Maximiliano Insaurralde. Es asesor inmobiliario

De ser así, podría entenderse un poco la locura de ir a semejante velocidad y pasando en rojo en una avenida muy transitada tanto el semáforo de la calle 50 como el de la 49.

La Fiscalía 10 de Delitos Complejos, a cargo de Carlos Vercellone, investiga el caso, caratulado como "homicidio culposo y lesiones culposas". En sus redes sociales, la víctima

En sus redes sociales, la víctima solla postear fotos de viajes con su pareja. Además, vendía productos de cosmética y belleza. Al momento de la tragedia, ambos estaban volviendo a Pergamino. "Ana querida, que descanses en

"Ana querida, que descanses en paz junto a tu hermano y tu papă. Estela y Andrés, mucha fuerza", la despidieron en Facebook.

El comisario Lucas Acciarressi, quien estuvo con la pareja en el hotel del Círculo Policial, ubicado en la calle 49 al 700, contó al diario *La Opinión de Pergamino* que los vio muy entusiasmados con las posibilidades laborales que se les abrian a ambos dentro de la fuerza de seguridad a partir de estas capacitaciones que estaban desarrollando.

Ella se desempeñaba como médica forense con actuación en la ciudad de Arrecifes para intervenir en procedimientos de la Departamento Judicial de San Nicolás.

De acuerdo a lo que se vio en las cámaras de seguridad, el Clio circulaba por la avenida 7 rumbo a Plaza Italia, a una velocidad excesiva, e impactó de manera brutal contra el Nissan. Fiorino murió a los pocos segundos.

La esquina de 7 y 49 cuenta con antecedentes pellgrosos: el 12 de febrero pasado, dos motos cometieron la misma imprudencia (pasar en rojo) y chocaron de lleno contra una camioneta que tenía luz de paso. Una de ellas terminó literalmente partida al medio.

El hecho se produjo durante la madrugada y lo protagonizaron dos motos y un Volkswagen Suran. El auto iba sobre calle 49 y avanzó con semáforo en verde. Lo mismo que ocurrió con el Nissan este sábado. Y las dos motos, que circulaban por calle 7, embistieron al auto, que tras el impacto perdió el control y terminó chocando contra una columna sobre el pasaje Dardo Rocha.

En ese episodio, el ocupante de una de las motos murió, mientras que tres personas resultaron he-



Mantenete informado todo el día en

clarin.com



## Citan a familiares del piloto que se estrelló con una avioneta y murió en Rosario

También declararán directivos de la empresa contra la que impactó Juan Medina, de la que había sido echado.







Vuelo fatal. Juan Manuel Medina tenía 46 año

## Penélope Canónico

pcanonico@clarin.com

El trágico episodio que protagonizó el piloto Juan Manuel Medina (46) en Rosario, Santa Fe, al mediodía del viernes, cuando la avioneta que manejaba se estrelló contra una planta industrial y provocó su muerte en el acto, aún continúa siendo materia de investigación.

La Justicia citará a familiares de la víctima y representantes de la empresa Air Liquide para intentar esclarecer qué pasó con el piloto. La fiscal a cargo de la instrucción, Mariela Oliva, solicitó informes al aeroclub de donde partió la avioneta e informes sobre el piloto y, paralelamente, documentación a la empresa en relación a la versión e información informal que hay en relación a su vinculación.

"Las hipótesis son preliminares e informales. Hay tareas investigativas en curso para corroborar con documentación toda la información recabada hasta el momento", señalaron fuentes judiciales.

Medina contaba con más de 500 horas de vuelo y vivía en Rosario. Desde junio de 2023 había sido empleado de la compañía ubicada en Presidente Perón al 7600, al oeste de la ciudado. Era piloto comercial de avión y aeroaplicador (quien se dedica a lanzar productos quími-

cos desde un avión). Tenía mucha experiencia y su psicofísico, de renovación anual, vigente hasta abril de 2025. Cumplió todos los reglamentos del club y de ANAC, con-firmó a Clarín un socio del Aeroclub Rosario. La institución publicó un comunicado en Instagram, en el que lamentó la pérdida del piloto fallecido y se puso a disposi ción de sus familiares y amigos Además refirió que la tragedia del 9 de agosto ocurrió con una aeronave de su flota y que están recaban do la documentación requerida por la Junta de Seguridad de Transporte y la Fiscalia interviniente para esclarecer los hechos sucedidos.

Medina había renovado su licencia hacía cuatro meses, sin inconvenientes. Sin embargo, la firma Air Liquide, dedicada a la venta de oxígeno, lo despidió semanas atrás. Figuraba como empleado al menos hasta marzo. En las instalaciones de esa empresa se estrelló con el Cessna 152 matrícula LV-OJF v murió. La aeronave se usaba para ins trucción y vuelos de los socios del club. "Shockeados, aún sin entender bien", expresó el socio y recordó: "se lo ve realizando el chequeo previo del avión en forma normal. cargando combustible junto a otro piloto del club, chequeando aceite también. Veinte minutos después del despegue saltan los primeros videos en las redes".■



OFERTA VÁLIDA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA DEL 12/08/2024 AL 18/08/2024 Ó HASTA AGOTAR STOCK DE 13.200 UNIDADES, LO QUE OCURRA PRIMERO. REVISTA + GUÍA ESCOLAR + SOGA + ARGOLLAS MÁGICAS, A \$ 2.300. RECARGO POR ENVÍO AL INTERIOR \$300. (\*) ORIGEN ARGENTINA. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A. CUIT: 30-50012415-2 PIEDRAS 1743, C.A.B.A



38 Sociedad CLARIN - LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024

Según el Ministerio de Seguridad, los casos aumentaron 5% entre 2022 y 2023. Sólo el 1% de los hospitales y clínicas reporta los intentos al sistema estadístico.

## Subió la cantidad de suicidios en el país y preocupa que muchos no son reportados

### Irene Hartmann

ihartmann@clarin.com

El Ministerio de Seguridad informó las últimas estadísticas criminales y, entre ellas, las llamadas "muertes violentas", que incluyen los suicidios registrados en el país Según el informe, en 2023 hubo un 5% más de suicidios que en 2022 año en que va habían subido 7.4% respecto del anterior. Consultados por las políticas de prevención en marcha, en el Ministerio de Salud informaron que, aunque hay consenso sobre la importancia de notificar cada intento de suicidio (consumado o no) y aunque desde noviembre de 2022 existe una resolución (la 2827/2022) que obliga a capacitar al personal sanitario para que notifique al sistema nacional, solo el 1% de los hospitales y sanatorios del país lo cumple.

Así lo confirmaron fuentes de la Dirección Nacional de Abordaje Integral en Salud Mental y Consumos Problemáticos, área que depende del Ministerio de Salud de la Nación. La insistencia por tener un panorama nacional sobre el tema surgió del diálogo con autoridades de Entre Ríos, la provincia con peor tasa de suicidios del país, según el informe de Seguridad.

En esa conversación quedó claro que la tasa de suicidios provincial que informa el ministerio manejado por Patricia Bullrich en poco se parece a la que toma en cuenta la cartera de Salud de Entre Ríos.

En este último ministerio dijeron que la tasa de 2023 no está consolidada, pero la de 2027 fue IL2 suicidios por cada 100.000 habitantes. Para el Ministerio de Seguridad, el escenario fue 18,3 suicidios cada 100.000 personas en 2022, y en 2023, 18,8. Son dos cifras que llaman mucho la atención cuando se las compara con la tasa nacional, que es 9,8, en base a los 4.195 suicidios registrados por Seguridad el año pasado en todo el país.

Además de la incongruencia en los reportes (cuya diferencia, en parte, radica en que Salud no contempla a las personas que se quitaron la vida sin llegar a la esfera sanitaria), sobresale que en un contexto de alza de estos eventos, muy pocos hospitales cuenten con personal capacitado para reconocer un intento de suicidio y, de hecho, informarlo de manera nominal.

Cuatro funcionarios con los que habló Clarín (dos de Entre Ríos, uno de Córdoba y uno de Nación) dijeron que **ni capacitar ni notificar son tareas tan sencillas.** Sin embargo, hacerlo es indispensable, aclararon.

Clarín se puso en contacto con las autoridades de Salud de Entre Ríos. Gabriel Fernández, psiquiatra y director de Salud Mental de esa provincia, advirtió que registran tasas más bajas que las que informa Seguridad. No obstante, reconoció que "Entre Ríos supera la media nacional".

### El 38% de los casos fueron jóvenes menores de 29 años.

Su preocupación es la suba de suicidios en mayores de 65 años y en los jóvenes, el segundo grupo en importancia en la provincia. En particular destacó que en los últimos dos años, dos chicos de 14 años se quitaran la vida: "Es algo que nunca había pasado en la provincia. Es muy preocupante. Desde fines de enero estamos potenciando la línea 0800 provincial, destinada a urgencias en salud mental", informó.

La cuenta pendiente, reconoció, es avanzar con las capacitaciones para que todos los hospitales puedan notificar al sistema nacional.

Entre Ríos tiene 10 instituciones monovalentes de salud mental, de las que 9 están haciendo la notificación de eventos al SISA. "Avanzamos de a poco. No es tan sencillo", explicó Fernández. Sin embargo, los intentos de suicidio también arriban a los hospitales comunes, que en Entre Ríos son 65.

En Entre Ríos aclararon que el Boletín Epidemiológico Nacional recién incorporó las cifras de suicidios el año pasado, de modo que no están tan atrasados.

Otras provincias están un poco más adelante. María Pía Giudetti, secretaria de Salud Mental de Córdoba, aclaró que en esa provincia empezaron con la implementación ya apenas se reglamento la normativa, en 2022. "La Organización Panamericana de la Salud considera al suicidio una enfermedad crónica no transmisible, igual que la diabetes o la hipertensión. El intento de suicidio debe ser notificado del mismo modo", aclaró.

En 2023, cuando el programa de notificación apenas se iniciaba, en Córdoba registraron 198 intentos de suicidio. Para el Ministerio de Seguridad Nacional, se consumaron 289. En tanto, solo en la primera mitad de 2024 ("con más instituciones notificando que el año anterior", dijo la funcionaria, sin precisar cuántas), ya llevan 390 intentes de avicida centralizado.

tos de suicidio contabilizados.
En junio pasado, el Ministerio participó de un encuentro del Mercosur hecho en Paraguay y los datos que tienen son frescos. De 39.000 instituciones de salud públicas y privadas del país, solo 422 (1%) están notificando semanalmente (como establece la resolución) los intentos de suicidio, concretados o no.

Así y todo, compartieron, el registro preocupa: entre mayo de 2023 y junio de 2024, esas pocas instituciones reportaron 3.962 intentos de suicidio. "Más de 900 fueron jóvenes de 25 a 34 años, y casi 800 fueron adolescentes de 15 a 19", detallaron.

Delfina Noé, licenciada en Psicología que coordina el programa de Ente Ríos de Prevención del Suicidio, coincidió con sus colegas en la necesidad "construir la unificación de los registros, algo en lo que se está trabajando, pero lleva su tiempo porque implica acuerdos interministeriales".

Como las otras fuentes, se mostró **preocupada por el segmento joven**, cuyo peso en las cifras es muy fuerte. Las cifras de Seguridad de 2023 no están segmenta-

### Víctimas de suicidio

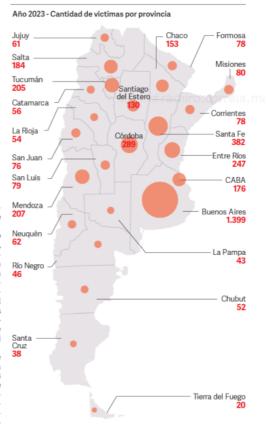

Las víctimas, año por año

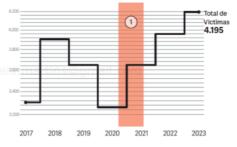

1) ASPO\* 20/03/2020 hasta 31/01/2021

(\*) Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio

Fuente Ministerio de Seguridad de la Nación / 2024

CI ADIN

das por edades, pero las de 2022, sí: el 38% de los suicidios fueron perpetrados por menores de 29 años.

Todos los consultados apuntaron a la pospandemia, como "la causa". Hablaron de la llamada "cuarta ola de salud mental", signada por el aislamiento, que caló hondo en los adolescentes, pero también en los adultos mayores.

¿Y la crisis económica? La conclusión de estos especialistas es que el tema "impacta", pero siempre se suma a otras variables. Aquellas que hacen flaquear los recursos para lidiar con los problemas y pedir ayuda. ■





CLARIN - LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 Sociedad

## Detuvieron a un hombre por encubrir el crimen de su novia

Cintia Rojas (44) era chofer de una aplicación de movilidad. Según afirmó su pareja, ella vendía droga. La hallaron apuñalada en su auto, en Villa Caraza.

**Emmanuel Dalbe** edalbe@clarin.com

Lo que en un principio parecia ser un crimen cometido en un intento de robo en Lanús terminó desentrañando un homicidio vinculado presuntamente a la venta de drogas con la víctima, una mujer a nada de al menos diez puñaladas, su pareja detenida y acusada de encubrir el asesinato y el autor aún sin ser identificado. Un **giro de 180 grados** dio en las

últimas horas la causa que investi-ga el crimen de Cintia Daniela Rojas, de 44 años, que, según pudo co-nocer Clarín, se dedicaba al traslado de pasajeros mediante aplicaciones de viaies. El viernes a la noche, su pareja, José Armando Balza Mentado, venezolano de 38 años intentó comunicarse con ella. Él también se dedica al traslado de pasajeros y servicios de mensajería. Según relató a los testigos, a Bal-

za Mentado le llamó la atención que el auto Volkswagen Up rojo de Rojas no se movía de su ubicación y, al no poder comunicarse con ella, decidió ir hasta el lugar, en Her-nandarias y Estados Unidos, en Villa Caraza, partido de Lanús.

De acuerdo con su testimonio, el hombre fue hasta el sitio indicado y alli encontró a Rojas herida por un disparo y con signos de haber sido golpeada reiteradamente, por lo que decidió trasladarla rápidamente hasta el centro sanitario más cercano en su vehículo



Operativo. El Volkswagen de la víctima y su cadáver aparecieron la noche del viernes en el partido de Lanús.

La mujer llegó sin vida a la Unidad Primera de Atención N°3, por lo que las autoridades hospitalarias dieron aviso a la Policía. El fiscal Martín Rodríguez, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 6 de Lanús, tomó intervención y labró las primeras actuaciones por el delito de "homicidio".

Si bien se aguarda el resultado de eración de autopsia del cuerpo

de la víctima, un informe preliminar determinó que la mujer fue atacada con un arma blanca en la zona del cuello y costillas.

"Tiene al menos diez puñaladas, dos de ellas mortales. Fue atacada con saña", explicó un investigador que estuvo en el lugar del hecho.

A las pocas horas, la investiga ción dio un giro con la detención de Balza Mentado. Las cámaras de

seguridad municipales y el hallazgo de droga en su auto fueron clave para que el hombre quede detenido. "Del relevamiento de cámaras se observa que, aparente-mente, saca cosas del auto de la víctima y las lleva a su vehículo", explicó a Clarín un investigador. Al ser requisado el vehículo, la Po-licia Científica halló 29 dosis de carbohidrato de cocaína y dinero en efectivo, indicaron fuentes po-

Por su parte, aún es un misterio quién fue el autor del homicidio, pero se investiga si la pareja de la víctima trató de encubrir el asesinato, "Sabemos que la víctima fue atacada por un tercero-se está tras esa persona-y que la pareja realizó acciones que lo involucran como encubridor del crimen", indicó una fuente consultada.

Balza Mentado quedó imputado por los delitos de "encubrimiento del crimen de su pareja y por "te nencia de estupefacientes con fines de comercialización".

Al momento de ser detenido, Balza Mentado declaró ante testigos que su pareja se dedicaba a la venta de drogas en la zona. Además de las dosis de cocaína encontradas, la Policía secuestró cuatro teléfonos celulares, que serán peritados

## El autor del asesinato todavía no pudo ser identificado.

La confesión del ahora imputado será investigada, por lo que la Justicia aguarda la información que saldrá de los celulares secuestrados pertenecientes a la víctima y su pareja. Por su parte, el fiscal Rodríguez se encuentra analizando cámaras de seguridady testimonios de vecinos que puedan aportar alguna información para encontrar al o los asesinos. La comisaría Novena y detectives de la Delegación Departamental de Instigaciones (DDI) de Avellaneda Lanús se encuentran abocados a la búsqueda del sospechoso.

Las filmaciones mostraron que el atacante de Rojas tiene "entre 30 y 35 años, es delgado y vestía un buzo con capucha roja, chaleco negro y pantalón de gimnasia oscuro con franjas blancas", indicó una fuen-te policial. "Se está realizando un seguimiento para encontrar al au-tor del homicidio", reveló un detective vinculado a la causa.

## Asesinó de un balazo a su pareja en Chaco y después se suicidó

"El amor no tiene explicación, solo tiene momentos y razones. Te amo". Con este mensaje y una foto de ambos, César Cardozo (34) dedi-caba un posteo a su pareja, Carla Zabala (28). Una semana después, el hombre la asesinó de un disparoy luego se suicidó en la casa que compartían, en Charata, Chaco.

Al mediodía del sábado, un llamado alertó a los agentes de la Comisaría l' sobre balazos en el barrio Norte. La dueña de la casa, de 74 años, comentó a los agentes que había escuchado tiros en la habitación de su nieta y que no podía

entrar. Los policías forzaron la puerta y encontraron los dos cadá-veres y un revólver calibre .32.

El Equipo Fiscal I de Charata, a cargo del fiscal Elio Mari, dispuso el traslado de los cuerpos a la Mor-gue Judicial para hacer las autopsias. Las primeras pericias compro-baron cuatro disparos. Uno impactó en el techo de la habitación y otra bala rebotó en una pared.

"La mujer tenía un disparo en la cara y el hombre murió de un tiro en la cabeza" confió un vocero judicial. El fiscal Mari procura determinar si fue un femicidio seguido de suicidio, la principal sospecha. "Hasta ahora no surgen denuncias de violencia de género y no se encontró ningún escrito que haga re-ferencia al hecho. Se secuestraron los teléfonos celulares para identi-ficar de quiénes son y peritarlos",

sostuvo un investigador. Zabala era maestra jardinera y había conseguido un puesto en el nivel Inicial de una escuela de Charata, donde vivía su familia. Estaba en pareja con Cardozo desde hacía casi una década y **pensaban casar-se**. "Jamás ella me dijo que tuvo problemas con él ni que era violen-



Drama. César Cardozo (34) y su novia, la docente Carla Zabala (28).

to", afirmó Daniela Jara (44), amiga de Zabala. En una de sus últimas publicaciones en Facebook, Cardozo saludó a su pareja por el Día de la Maestra Jardinera: "Hoy no es un día cualquiera. No quiero dejar pasar este día tan especial para vos. Feliz Dia Seño Te Ouiero Mucho v admiro tu vocación, las ganas que le ponés. Sos la mejor. Te Amo. Mu-

Emmanuel Dalbe

Germán Olivare (38) está detenido en Sierra Chica por el asesinato de su ex pareja, la policía Rocío González (32), a quien atacó a navajazos. La mujer vivía con la hija de ambos 5 años. Hubo otra marcha para reclamar justicia.

# "Psicópata y narcisista", definen los vecinos al femicida de Bolívar





El agresor y su víctima. Germán Olivare trabajaba en el taller de motos de su papá y Rocío González tenja un puesto en la Comisaria de la Mujer.

### Esteban Mikkelsen Jensen emikkelsen@clarin.com

"Manipulador, narcisista y psicópata". Así definen en Bolívar quienes conocen a Germán Alejandro Olivare (38), detenido en el penal de Sierra Chica tras el femicidio de su ex pareja, la policía Rocio González (32), con quien tenía una hija de 5 años, el viernes 2 de agosto.

Aquella noche, Olivare estacionó su Peugeot 208 negro a la vuelta de la casa de la víctima -que cumplía funciones administrativas en la Comisaría de la Mujer, **no usaba armas** y vendia ropa por su cuenta-. Luego se escondió en el patio de su casa, en Larregle al 1600, para esperarla, donde la **atacó con una navaja** apenas llegó.

La autopsia dio detalles estremecedores: "Ro" sufrió 27 heridas punzocortantes, principalmente en el cuello, en la zona vascular, que es lo que provocó su fallecimiento. También tenía lesiones en el pecho y en los antebrazos, lo que indica que intentó defenderse.

El sábado, los vecinos de Bolívar salleron por segunda vez a la calle a pedir justicia. Pero la movilización no logró la concurrencia que había tenido el 4 de agosto, cuando un millar de personas se concentraron en el Centro Civico.

Ahora hubo medio centenar, entre ellas compañeras policías de la víctima, con un reclamo que viró entre la condena del femicida y las críticas al Juez de Paz Atilio Franco, que no otorgó a la víctima la restricción perimetral que había solicitado por distintas situaciones de violencia por parte de Olivare.

El sospechoso ya dejó el Hospital Municipal Angel Pintos, de Azul, donde fue atendido por las heridas leves que se infligió con la navaja con que atacó a su ex pareja. Lo trasladaron a Sierra Chica. Tras el crimen, Olivare cerró sus redes sociales. Había sido empleado en una empresa de televisión por cable y trabajaba en el taller de motos de su papá, de 59 años, que también tiene una hija de 35 años.

"Era una persona muy reservada. A las parejas anteriores también
las maltrató, las chicas ahora se animan a hablar, pero nunca lo denunciaron y era muy obsesivo con ellas. A Rocio venía hostigándola un
montón, sabía sus puntos débiles
y cómo manipular, pero nunca
pensamos que iba a llegar a tanto.
Era un lobo con plel de cordero",
contó a Clarín una de las amigas.

contó a Clarín una de las amigas.

La familia de Rocío había sufrido otro golpe devastador en plena pandemia de Covid, con la muerte de su hermano "Tom", Oscar Adrián, el 14 de julio de 2021, a los 45 años. Sus hermanas Vanesa y Paulina participaron de la primera marcha. Tuvieron que atenderlas porque se descompensaron. El núcleo íntimo se completa con los padresy dos hermanos varones.

### Rocío González era policía, pero no utilizaba armas.

Paulina fue la única integrante del grupo que se pronunció públicamente. Lo hizo mediante un posteo en Facebook, en el que agradeció el apoyo a la comunidad de Bolivar: To que nos ocurrió no tiene explicación, no caemos, no entendemos como ese hijo del Diablo pudo decidir por ella. No merecía lo que este malnacido le hizo. Tenía tantos sueños por cumplir, estaba empezando a ser feliz sin él. Era una madraza para su amada Anto, juntitas eran felices:

La muier sostuvo: "Este hijo de remil puta le arrebató la vida porque era un asesino encubierto, un manipulador, narcisista, psicópata, un infeliz de mierda que siempre la hostigaba. Tengo tanta bronca que podría decir miles de cosas mas sobre él, pero queda claro la gran mierda que es!! Vas a pagar to-do este dolor día a día!! Ojalá no te mueras para que sufras hasta la eternidad. Cada lágrima y dolor de ella vas a ir pagando, porque no vas a poder vivir en paz, el mismo diablo te va a condenar!! Te deseo todo el mal que te puedan hacer ahí adentro, porque sería lo mínimo que te merecés, maldito ase

# clasificados.clarin.com Nuevos avisos todos los días

## **Spot**

## Streaming



En Argentina. Para su sorpresa, Chaves fue elegida en un casting. Tras grabar en Sevilla, Madrid, Nueva York y Amsterdam, vino a Buenos Aires para dar entrevistas.



rse a otro país, de una cultura diferente, para inter pretar a una argentina, aprender un idioma des conocido y encontrar el amor. Todo eso le pasó a Delfina Chaves, que a esta altura tiene entidad propia, separada de su hermana Paula (que fue conductora de Bake Off) o de su cuñado Pe-dro Alfonso. Aunque aún no los haya alcanzado en millones de seguidores en Instagram.

Delfina encarna a Máxima Zorreguieta en la serie Máxima, que este jueves se estrena por Max. Son solo 6 episodios, de 50 minutos cada uno. Delfina Chaves tiene 28 años.

Nació en Lobos, provincia de Bue-nos Aires, el 19 de febrero de 1996. Comenzó como modelo, y como actriz inició su carrera asumiendo papeles secundarios en la mi-niserie *La casa del mar* (2015) y la telenovela Amar después de amar (2017), de Telefe. Apareció en la primera serie argentina original de Netflix, Edha (2018), pero fue su protagónico en la telenovela de época Argentina, tierra de amor y venganza (2019), por El Trece, el que le dio mayor reconocimiento. Hasta ahora.

Para llegar a ser Máxima, Delfina pasó por un proceso de casting que se realizó en Buenos Aires. Descreída, no pensó que podía quedar ele-gida para encarnar a la novia del principe Guillermo de los Países Baos que luego sería coronada reina.

Delfina acepta un cambio de look para las fotos con **Clarín**. Esta-mos en la Mansión Four Seasons, donde se alojaron Madonna y los Rolling Stones, entre otras estre llas. La entrevista fue presencial, pero con cámaras, muchos productores presentes y escasos mi-nutos. Dificil crear un ambiente de intimidad. -¿Cómo se dlo este salto, diga-

## mos, de ser la novia de Ringo Bo-navena a ser la novia del príncipe de los Países Bajos?

-Por lo menos esta serie lleva mi nombre, ¿viste? La otra era Ringo. Ahora es Máxima. Si, muy, muy

emocionante. Y también trae muchos nervios, la verdad. Ser protagonista y representar a la reina en los Países Bajos

## -¿Es el reto más importante de tu

-Diría el reto más grande, como llevar una serie internacional adelante, en una cultura que no me conoce, en un país en el que no me conocen. Son muchos desafíos en

## muchos aspectos. -¿Vos conocías Países Bajos?

época más joven de Máxima.

-No. ¡Sí!, fui una vez tres días a Ams terdam, un frío... Era diciembre, Estuve, sí, en 2019, antes de la pandemia. -Y filmaste tanto en Amsterdam como en Nueva York, porque es tos sels capítulos muestran la



El reto más grande fue llevar adelante una serie internacional en un país y una cultura en los que no me conocen".

-Sí, sí, sus inicios, Nosotros empezamos a filmar en Sevilla porque ahí es donde se conocen ellos, en la Feria de Sevilla. Después filmamos en Nueva York, por los años que ella trabajó ahí, y luego nos fuimos a Madrid: ahí es donde se hizo Buenos Aires, no se filmó acá. Y después filmamos en Países Bajos. por todos lados, y terminamos en

## -¿Cuál fue la escena más difícil? -La que tuve que hablar en holan-

## -Aprendiste por fonética.

-Sí, sí, por fonética. El otro día encontré videos míos, las primeras clases, porque me filmaba, y no entendía... De verdad. Fue, creo, la primera vez que dije... No, la segunda: la primera fue cuando quedé para la serie, y ahí dije: "¿Cómo carajo lo voy a hacer?" La segunda fue cuando tuve el monólogo, y dije: "¿Có-mo carajo voy a hacer esto?" No sé si alguna vez intentaste o escu-chaste hablar neerlandés.

## -SL

 No sabía dónde estaban las palabras. No las veía. Era todo un gran lío. -¿Cuánto tiempo de preparación tuviste antes de empezar a

-A mí me dicen que quedo en diciembre (de 2022), y empezamos a filmar a finales de abril, que fue lo de la Feria de Sevilla. Y todo ese ve rano en Buenos Aires, ahí es cuando yo empiezo a meterle por un la do mucho al inglés, y comienzo a preparar este monólogo que era en neerlandés.

## -Te preguntaba por la escena más difícil porque lei que muchos me-dios neerlandeses habiaban justamente de las escenas de sexo. Les habían chocado un poco.

-Sí, pero para ellos, no para mí, jajajaja. Si, para ellos si. Porque hacen, vo no lo sabía, como una prueba de, ¿cómo se le llama?, ponen a todos los espectadores en un teatro, y creo que en las buta-cas tienen botones. Nunca lo había escuchado, pero así marcan qué escenas les gustan, es una prueba de audiencia. Las escenas de sexo, sobre todo la escena en el primer capítulo, itodos botón ro jo! Les causan mucha incomodidad. Y esto te lo repito, porque me lo díjeron y me pareció muy gracioso: fue porque les daba la mis-ma sensación que ver a su papá y su mamá teniendo sexo. Les pare-cía muy incómodo.



r. Delfina como Máxima con Martijn Lakemeier, que hace de Guillermo y es su novio en la vida real



Real. Máxima Zorreguieta, reina consorte de País

Delfina está acostumbrada a las controversias con las escenas de sexo. En la miniserie Felices los 6 (2024) que dirigió Diego Kaplan es la protagonista, una chica poliamo-

## -¿Qué fue lo que más extrañaste cuando estuviste en Países Ba-

El calor de la gente, el calor, el sol. El sol, debería decir como lo prime ro, y el calor de la gente, ¿viste? El mate entre amigos, estar tirada en el sillón con mis amigos sin hacer nada, pero compartiendo un mate. Compartir en grupo.

## -¿Te llevaste el equipo de mate? -No puedo vivir sin mate. Sí, sí, sí.

Allá hay mucho mercado argentino, muchisimo. Entonces la yerba la conseguía como si nada. Pero si, no puedo vivir sin el mate

## -¿Tuviste la oportunidad de conocer a Máxima?

-No, no. Me hubiese encantado. De hecho, cuando quedé elegida, me dije ¿cuándo me tomo un mate con ella en el palacio? Pero ahí me enteré de que la serie no tiene nada que ver con ella. No está autorizada por ella. Para escribir el libro en que la serie está basado, la autora tuvo acceso a hablar con gente muy cercana a ella. Viaió por todos lados, siguió el rastro de Máxima por Nueva York, v otros lugares. Y habló con toda esa gente. Pero la serie no tie ne ningún tipo de aval de la Casa

### -Y de haber podido estar con ella, ¿qué le hubleses preguntado?

 Cómo hizo. La verdad, v vo sé que es una pregunta muy amplia, pero ¿cómo hizo para estar tantos me ses alejada completamente de la Argentina, aprendiendo este idioma? Se dice que fue como a un convento. Se le llama The Nuns, que es monjas en inglés, y se instaló ahí meses v meses, solamente laburando diez horas por día para apren der el idioma y la cultura. ¿Viste lo que uno hace por amor?



Las escenas de sexo les causaron incomodidad a los neerlandeses: les daba la sensación de ver a su papá y su mamá teniendo sexo".

 Hablando de amor, vos estás en pareja justamente con un neer landés, Martlin Lakemeier, que Interpreta a Guillermo en la se

## ¿Pensaste en radicarte allá? ¿Vas a quedarte acá? ¿Cómo es tu vida?

 Yo vivo acá. Buenos Aires es mi ciudad y Argentina es mi país, donde vivo. Así que por ahora es toy acá.

## -Neerlandés, me diliste que no

No imposible No no no no Los invito a intentarlo. Máxima lo hizo. Es una de las cualidades, una de las cosas por las cuales la admiro profundamente. Porque la primera vez que ella se presenta ante la prensa y decide responder todas las cosas que se estaban di ciendo sobre ella v demás, ella lo hace en neerlandés. O sea, saca su texto y les contesta. No solo eso sino que después los periodistas le empiezan a hacer preguntas a ella, se van pasando el micrófo no. Y ella les responde todas en neerlandés. Esto en el 2001, y se conocieron en el '99. Me parece

## -¿Provectos que tengas ahora, a

 -Y. ahora vamos a empezar con la segunda temporada de *Máxima*. ¿Cuándo?

-Empezamos a filmar en octubre Así que preparando el neerlandés

## para la segunda, jajaja. -¿Hasta qué etapa de la vida de ella la vas a interpretar?

-Son varias, transcurre durante varios años. Esta primera tempo rada pasa por varios años también, porque a partir del segundo capítulo hace saltos de tiempo a la infancia de ella. Cuando era chi-ca, estamos hablando de 6, 7, 8 años, pasa a la adolescencia, d pués a los 20. Esta segunda hará lo mismo. Sí, y va para adelante y llega hasta la coronación.■

## Música

## Gustavo Cerati y un cumpleaños récord

Ayer, en Vicente López, más de mil músicos tocaron "De música ligera".

Christian Sánchez Especial para Clarin

"Once, mi cumpleaños" cantaba Gustavo Cerati en el track final de su último álbum. Fuerza Natural, en referencia a su día de na cimiento: 11 de agosto de 1959. De ahí la convocatoria de Vorterix y la Municipalidad de Vicente Ló pez bautizada Once, tu cumplea ños: homenaje a Gustavo Cerati.

Basado en un evento de 2015 en el que mil músicos se iuntaron en Cesena (Italia) para tocar Learn to fly de Foo Fighters, Mario Pergolini convocó desde su plataforma a músicos que debían llevar a la costa del partido bonae rense (Alfonsin y Laprida) un ins-trumento y una radio FM, para hacer juntos "una que sepamos todos": De música ligera.

La conducción del evento fue de Pergolini, que tuvo un largo vinculo profesional y personal tanto con Soda Stereo como con Cerati. Aver, pasadas las 16, subió al escenario y pidió a la gente que se preparara para hacer una primera pasada del tema y probar que todo funcionara. No sin antes cantar el Feliz cumpleaños.

A las 16.25 y después de una tar de que empezó a las 14 con la par ticipación de varios DJs, arrancó la toma final. "¡Vamos, huevos que esta es la que queda!" arengó el conductor, y con la caída del sol de fondo y un viento incansable. más de mil músicos tocaron el hit de Soda Stereo incluido en el álbum Canción animal.

Desde el escenario y a modo de guía musical, estuvo Andrea Álvarez (que grabó en el disco) en batería, y el apoyo vocal del Coro Kennedy. La mezcla de audio final quedó a cargo de Tweety González, tecladista, productor e his-tórico colaborador de Cerati.

Spot

Los convocados recibieron, a través de la radio FM que lleva ron, un metrónomo por el canal izquierdo y la canción original por el derecho, lo que permitió que los cientos de músicos estuvieran sincronizados.

El desafío técnico estuvo a cargo del equipo de Vorterix, que desde temprano coordinó el ingreso de los cientos de músicos que se anotaron para participar y se aseguraron de que todo fun-cionara. "Podría haber sido un desastre", dice Pergolini a Clarin una vez terminado el evento. "Pero salió perfecto ¡Una locura!".

Otro de los presentes en la tarde del homenaje fue el colombiano Andrés Ospina, que está impulsando una campaña para que So-da Stereo sea incluido en el l Salón de la Fama del Rock and Roll. el museo norteamericano dedi cado a las figuras más influyen-tes de la historia del rock. La iniciativa empezó hace cuatro años con el objetivo de juntar firmas digitales. Ya llevan 37 mil: se pueden sumar en www.sodastereorockhalloficial.com.

Misión cumplida en Vicente López, donde Gustavo vivió varios años y tuvo -en Florida- su es tudio de grabación, Unisono.

Prácticamente a la misma ho ra de la reunión de músicos y fans en Vicente López, otros cientos de admiradores de Cerati y Soda Stereo se juntaron en el Planeta rio, un lugar emblemático en la historia del trío porque ahí se filmó el video de Zoom. Por eso se llamó Zoom 2024 - el 2º Encuentro Sodero Ceratiano: los fans tocaron canciones, intercambiaron discos y memorabilia, y hasta hubo sorteos cada hora.



erati, que hubiera cumplido 65 años

Spot

Series y películas

## Un robo que sale mal para armar una comedia en la que casi todo está bien

"Incitadores" (Apple TV+) tiene gags efectivos, acción y grandes actuaciones de un elenco de estrellas: Matt Damon, Casey Affleck, Ron Perlman y más.

### "Incitadores"

....

Muy buena

Comedia /Acción /Thriller. Estados Unidos, 2024, Título original: The Instigators. 101', SAM 16. De: Doug Liman, Con: Matt Damon, Casev Affleck, Jack Harlow, Ron Perlman, Alfred Molina, Hong Chau, Toby Jones. Disponible en: Apple TV+

## Pablo O. Scholz

pscholz@clarin.com

Películas sobre robos que terminan mal hemos visto decenas. Pero volcadas hacia la comedia más que al género de acción, no tantas. Incitadores (un título, ¿cómo decirlo?, feo) tiene a Matt Damon y Casey Affleck al frente de un elenco de estrellas, dirigidos por un amigo de Tom Cruise, Doug Liman (Al filo del mañana).

Y esta producción, que se estrenó el viernes, es una conjunción de amistades. Por una parte, el protagonista, Matt Damon, v Ben Affleck son productores del filme de Liman, que dirigió a Damon en Identidad desconocida, la primera de Bourne. Y Casey Affleck, hermano menor de Ben, venía de trabajar en Oppenheimer, donde Damon tamién tenía un papel. Rory (Damon) y Cobby (Affleck)

e conocen al integrar la incipiente banda que planea robar los aportes de militantes del alcalde de Boston (Ron Perlman, que parece el primo de Will Ferrell, por físico y actuación), la noche en la que se define su reelección. Hay que ir al hotel cerca del río, llegar vía marítima. entrar por la cocina, donde no habrá más de cuatro trabajadores, v llegar hasta la caja fuerte.

Fácil.

Bueno, no tanto

Porque las películas de robos, en las que el atraco se produce al co-mienzo mismo del filme, con tanto por desandar, por lo general termi-nan complicando a los criminales.



nda, Matr Damon, Alfred Molina, Jack Harlow v Michael Stuhlbarg

De Tarde de perros para acá, los emplos sobran.

No hay cuatro en la cocina, sino decenas de empleados. Y cuando llegan hasta la caja fuerte, en vez de 300 mil dólares hay pequeños fajitos: habían recaudado tanto, que se lo fueron llevando.

Y pasan más cosas en el hotel, pe ro no las vamos a spoilear aqui

Lo más atractivo de Incitado res está en las actuaciones de to do el elenco. Rory es un exmarine que recibe ayuda psicológica (su terapeuta es Hong Chau, la tailan-desa de *La ballena y El menú*, que también trabajó con Matt Damon en Pequeña gran vida) con intentos de suicidio y que necesita dinero (una pequeña suma exacta, no quiere más), para poder ponerse al día con las cuotas alimentarias de su hijo.

CLARIN - LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024

Y Cobby, que ha pasado unos años en prisión, es de nuevo tentado por Scalvo (Jack Harlow) para dar el golpe que desde bambalinas planea el señor Besegai (Michael Stuhlbarg), ayudado por Richie (Al-

## El plan parece simple, pero termina complicándose mucho.

¿Quieren más actores conocidos? Toby Jones es la mano derecha del alcalde, un corrupto que es tá seguro de ganar las elecciones. Y mejor que lo haga, porque si se destapan todos sus arreglos y coinas terminarán todos pres

El guion le da los mejores gags verbales a Casey Affleck: más o menos, cada vez que abre la boca es para disparar una broma. Damon juega más al temeroso y des confiado, un rol atípico para él. La química entre estos dos persona jes parece genuina, y se disfruta desde el sillón del living.

## Desde Tailandia, una historia de miserias de un clan poderoso

"El señor de la casa"



Thriller y drama familiar. Protagonistas: Narilya Gulmongkolpech y Tee-rapong Leowrakwong. Dirección: Sivaroj Kongsakul. Emisión: Siete episodios disponibles en Netflix

## Silvina Lamazares

slamazares@clarin.com

Esta serie llegó, entre otras cosas. para revalidar aquella frase sellada a fuego en los lugares comunes que dice que no todo lo que brilla es oro. Porque, más allá de ser un thriller que sabe manejar muy bien los hilos del suspenso, El señor de la ca-sa muestra la opaca oscuridad de una familia que maneja uno de los emporios de joyas más codiciados de Asia. Y que, pongan lo que pon-

gan sobre mesas, vitrinas y escotes, sus piezas preciosas no los representan. Cada uno es peor que el otro. De alma de diamante no tienen nada

La ficción tailandesa que hace unos días estrenó Netflix atrapa desde la mitad del primer episodio -en total son siete, que se mueven entre los 45 y 60 minutos-, corriendo el velo a una mansión en la que viven el patriarca, sus dos hijos, sus dos nueras, a veces sus dos nietos. Y luego ahí también habita un séquito de criadas, las verdaderas protago-

nistas de esta historia. Porque el señor del título muere de entrada -más allá de que veamos por un tiempo la actuación de Teerapong Leowrakwong gracias a los flashbacks-, no sin antes haberse casado con Kaimook (Narilya Gulmongkolpech), la favorita entre todas las chicas de la casa. Eso la con-



eligro. Kalmook y "el señor de la casa": una relación explosiva

vierte no sólo en esposa, sino en la peor enemiga del clan de malas personas. No se salva uno.

Todo lo que se desencadena a partir de su muerte-puede ser tanto un accidente como un asesinato, duda que se despeja al finalmuestra las sombras de seres ambiciosos, con el abuso, tanto físico como psicológico, como herramienta principal de su supuesto

Así, mientras la historia avanza hacia la investigación que permi-ta descubrir quién supuestamente mató al patriarca -en caso de que no se haya caído solo del balcón, acompañado por su colección de mariposas-, va creciendo un interesante escenario de lucha de

Capítulo a capítulo se va viendo cómo tanto los dos hijos como la nuera menor son despiadados para con los trabajadores de la casa. Son descarte necesario para ellos. Al margen de uno sepa que se trata de ficción, la verosimilitud del relato genera empatía entre las víctimas y el espectador.

El abuso irrita, duele, provoca impotencia y todos esos condimen tos se van entrelazando mientras crece el misterio.

Si bien la serie se llama El señor de la casa, la historia habla de la se ñora de la casa, de la flamante viuda a la que siguen obligando a usar delantal. A la que humillan sin res-

Pero, volviendo a echar mano al recurso de las frases hechas, tal vez sea cierto que la venganza es un plato que se come frío. Habrá que esperar, entonces. Llegado ese punto, ya la serie habrá virado de thriller a drama social.

Y podria haber sido calificado de muy bueno si no fuera por la gran cantidad de detalles que el guion se ahorra sobre personajes clave. Por qué tal hizo tal cosa o dejó de hacer tal otra, cómo llegó a donde llegó. Quizás, si volvieran a repartir el tiempo y no derrocharan tantos segundos en el mundo de las jo-yas y lo invirtieran más en las almas de los humillados, la serie ga naría en emocionalidad. Y en calificación.

### 45

### Música

## Un doble concierto con pianistas de primer nivel

El sábado, en el Teatro Colón se presentaron el francés Jean-Yves Thibaudet y el español Javier Perianes.



Muy bueno

Orquesta Nacional Juvenil de Estados Unidos. Directora: Marin Alsop. Solista: Jean-Yves Thibau det (piano). Ciclo: Conciertos Ex-

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. Director invitado: Kakhi So-lomnishvili. Solista: Javier Perianes, piano. Ciclo: Abono de la Filarmóni ca de Buenos Aires.

### Margarita Pollini

Especial para Clarin

Aun en un teatro como el Colón, que ha visto caer una lluvia de es-trellas de más de un siglo, **es rara** la coincidencia de dos pianistas de primer nivel internacional en un mismo día para dos conciertos diferentes. El sábado, el público pudo asistir a este fenómeno inusual con las actuaciones del francés

Jean-Yves Thibaudet y del español Javier Perianes, que además incluyeron a dos notables orquestas (la Orquesta Nacional Juvenil de Estados Unidos y la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires) y a dos directores extranjeros: Marin Alsop y el joven Kakhi Solomnishvili.

La propuesta de la tarde (el organismo juvenil estadounidense junto a Thibaudet y Alsop) tuvo un ambiente relaiado va desde el vestuario de la orquesta: blazer oscuro, pantalón rojo v zapatillas. El programa hizo hincapié en la creación de autores norteamericanos.

Con la hermosa y contundente Sinfonía nº 1 en un movimiento. obra temprana de Samuel Barber, quedó demostrado que la Orquesta Nacional Juvenil de Estados Unidos, integrada por estudiantes de entre 16 y 19 años, **es fruto de un** trabajo increíblemente profundo.

Para muchos, el gran atractivo del programa estaba en el regreso de Thibaudet, ligado a nosotros no solo por el feeling con el público local sino por su admiración por el tango. A 14 años de una de sus ac tuaciones más recordadas en el Co lón, cuando interpretó el Concier to en fa de Gershwin, el lyonés abordó con la mayor soltura la Rhapsody in Bluedel mismo autor.

Con un rapport inmejorable con la orquesta, siempre guiada al milí-metro por Alsop, Thibaudet **jugó a** sus anchas con la dinámica, el fra seo y la picardía de las blue notes dica gran parte de un estilo que él maneja como pocos intérpretes académicos. Tanto el bis en conjunto con Thibaudet como el que cerró la tarde fueron también de autores estadounidenses: Victory Stride de James P. Johnson y Swing de Laura Karpman.

Solo dos horas después del fin de este concierto fue el turno de la Filarmónica de Buenos Aires en su ciclo de abono. Aquí el solista invitado era otro pianista notable, aunque de una generación posterior a la de Thibaudet: el andaluz Javier Perianes, también descontractura-



do y carismático pero con un perfil discreto v una humildad evidente.

Su abordaje del tercer concierto de Beethoven fue expansivo y decidido en el arranque, para trans formarse en canto poético y desgarrador en el segundo movimiento y diálogo lleno de fuerza vital en el tercero. Fuera de programa, Perianes creó en minutos un mundo de intimidad y belleza con la cuarta de las Piezas líricas op. 54 de Grieg.

La orquesta estadounidense es un conjunto no estable que alcanza stándares musicales altos gracias al trabajo superlativo de Marin Alsop para la amalgama de las sonoridades, la ecualización de los dife rentes planos y la intensidad del resultado, en el que cada integrante parece estar física y espiritualmente comprometido al máximo.

Con Scheherezade de Rimsky Korsakov (brilló la concertino Isabella España), Alsop dio otra clase magistral de economía de gestos, concentración y sobriedad para lle var a la orquesta al máximo nível.

Casi en el extremo opuesto se ubicó el georgiano Kakhi Solomnishvili (llegó en 2023 de la mano de Charles Dutoit y regresó esta temporada para dirigir Carmen), que pese a su gestualidad ampuloa (o tal vez a causa de ella) **no tu**vo los mejores resultados en el Díptico de Valdo Sciammarella ni en una obra básica como la Primera sinfonía de Brahms.

Igual, ese organismo de grandes ofesionales que es la Filarmónica logró llevar la ejecución a buen puerto, en el cierre de una loca jornada con color y emociones.

## Natasha Binder se lució con la Sinfónica Juvenil San Martín

## Crítica



Sinfónica Juvenil Nacional José de San Martin. Dirección: Pablo Boggiano Solista: Natasha Binder (piano).

Sala: Auditorio Nacional Fecha: jueves 8 de agosto.

## Virginia Chacón Dorr

Especial para Clarín

Antes de la gira que la Sinfónica Juvenil Nacional José de San Martín iniciará por Japón en breve, la orquesta realizó un concierto en el CCK bajo la batuta del maestro Pablo Boggiano, con la participación de la pianista Natasha Binder para interpretar el Concierto Nº 2 de Rachmaninov, entre otras obras que serán parte del viaje a Oriente. El concierto de Rachmaninov

fue un excelente inicio, no solo por la interpretación de la solista, sino también por la orquesta y la siner-

gia que generaron para darle vida a una partitura tan compleja como bella. Binder exhibió lirismo en las melodías, explotando lo mejor del romanticismo ruso con una técni-ca impecable y una notable sensibilidad para los matices.

La orquesta logró texturas ricas y un balance preciso con la solista; en el segundo movimiento se destacó el minucioso relevo de melodías que exploran las amplias posibilidades que ofrece la orquestación de la partitura.

El tercer movimiento se convirtió en un tour de force en el que Binder demostró toda su capacidad técnica y claridad en la articulación. La precisión en la ejecución de acordes, arpegios y pasajes virtuosos fue fundamental para man-tener la fuerza expresiva de la obra.

Una vez que la pianista se retiró del escenario, el programa continuó con una serie de obras que formarán parte de la gira de la Sinfónica Juvenil Nacional José de San Martín por el país nipón. La Ober tura Académica, Op. 80, de Johannes Brahms, fue interpretada con notable claridad estructural.

El director y la orquesta constru-yeron la obra de manera que lograron mantener una narrativa musi-cal sólida. La fluidez en los cambios de tempo, junto con la articulación de las secciones de caracteres contrastantes, contribuyó a la integri-dad y lucimiento de la pieza.

Pero el repertorio de esta orques ta no solo abarca obras del acervo universal, sino también piezas argentinas y de compositores del si glo XX. Una es Inti Raymi, del com-positor Esteban Benzecry.

El maestro Boggiano la conoce desde su estreno y ha tenido varias oportunidades de dirigirla; su experiencia y autoridad se hicieron evidentes, ya que los jóvenes mú-sicos la elaboraron con seguridad.

Inti Raymi presenta una comple-jidad notable en su orquestación, entrelazando temas en una suce sión de secciones contrastantes que van desde un profundo susu-rro hasta danzas frenéticas. La música utiliza tópicos claros y ofrece



digio. Natasha Binder regresó con todo su talento.

una narrativa programática inspirada en la Fiesta del Sol de los Incas, que da nombre a la obra.

Tres arreglos del director cerra ron el concierto: Michelangelo 70 y Milonga del Ángel, de Astor Piazzolla; y **Milonga para Herme**to, de Quique Sinesi.

En estas piezas se hizo evidente el ADN de la orquesta: a su solidez se sumó una cualidad casi danzante, marcada por una vitalidad exquisita, que se reflejó también en el lenguaje fisico tanto de la orquesta como del director. Esto fue notenciado por los arreglos, que respetan los gestos musicales típicos del tango: los arrastres, las cadencias y las ornamentaciones por mencionar algunos.

Para finalizar, ofrecieron fuera de programa una versión de Libertango, por si todavia quedaban du das sobre la argentinidad de esta orquesta.

La música clásica tiene presente y futuro; esto quedó demostrado en el escenario del CCK, donde se apreció el talento de las y los jóvenes de la Sinfónica Juvenil Nacional José de San Martín.

Pronto, el público japonés también tendrá la posibilidad de dis frutarlo.

CLARIN - LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 46 Spot

## Cultura

## Un recorrido por las pistas que Borges dejó sobre su sexualidad

En "Borges, deseo y sexo", el historiador Ariel de la Fuente disecciona las formas encubiertas en que el gran escritor argentino habló de su intimidad.

## Luciano Lahiteau

Especial para Clarin

"Trabazón carnal", "el vertiginoso instante del coito", "aquel desor-den perplejo de sensaciones incoas y atroces" o "la cosa horrible". Las formas en que Jorge Luis Borges denominó al sexo en sus textos dan un indicio de lo que el historiador Ariel de la Fuente decidió explorar en Borges, deseo y sexo (Prometeo): las formas en que la biografía intima, los traumas relacionales y la imaginería erótica del gran escritor se despliegan, encubiertas y revestidas, en su obra.

En su exhaustiva investigación, De la Fuente prueba los mecanis-mos con los que Borges logró traficar su "sexualidad problemáti-ca" en poemas, relatos e incluso ensayos. El historiador bolivarense advierte un vacío y va hacia él. O. mejor, un malentendido solidifica do por años de análisis criticos obnubilados por otros rasgos del uni-verso borgeano: Borges es un escritor al que no le interesa el sexo.

Por el contrario, dirá de la Fuen te: podemos encontrar referencias más o menos veladas al sexo y el deseo a lo largo de toda su obra, en cualquier época y en textos de diversa índole. En una muy bien documentada investigación de más de trescientas páginas, el autor ar-gumenta con solidez en favor de su hipótesis principal: deseo y sexo han ocupado un lugar importante, aunque no evidente, en la obra y la experiencia literaria de Borges.

¿A qué se refiere con experiencia literaria? Al Borges lector, que como él mismo afirmó, lo enorgu-llecía más que su faceta como escritor. Es en este campo donde Borges, deseo y sexo hace algunas de

sus mayores revelaciones. De la Fuente, licenciado en Histo ria por la UBA y doctor en la misma disciplina por la Universidad de Nueva York, hace un minucioso ras-treo por las lecturas de Borges y descubre una trama subterránea que une a los héroes de *Georgie*. ¿Qué compartian Leopoldo Lugones, Mar-celo del Mazo, Baldomero Fernández Moreno, Paul Verlaine, Dante Gabriel Rossetti, Charles Algernon Swinburney Sir Richard Burton, tra ductor de Las mil y una noches y El Kama Sutra de Vatsyayana? Eran au-tores venerados por Borges, que los levó como escritores eróticos.



Pareja conflictiva. Jorge Luis Borges con Estela Canto, uno de sus grandes amores, en Costanera Sur

Esa biblioteca sensual fue legada a Jorge Luis por Jorge Guillermo, su padre, un personaje central en el sistema de lecturas que pro-pone De la Fuente. En el cuento El otro, incluido en El libro de arena (1975), Borges sugiere una relación intima entre esas lecturas eróticas y su iniciación sexual.

Nada es azaroso en Borges, y De la Fuente está atento a que el cuento une los libros sobre costumbres sexuales de pueblos exóticos con el recuerdo de un atardecer en la plaza Dubourg, en Ginebra. Fue en esa ciudad y en un prostíbulo de esa plaza donde Georgie perdió la virginidad, a instancias de su padre, como era costumbre.

Fue una iniciación traumática Sabemos que esto ocurrió por el propio Borges, pero las versiones difieren. Una sostiene que Jorge Luis no pudo consumar el coito, en lo que sería el principio de su conocida impotencia; la segunda re-fiere que logró hacerlo, pero que la culpa y los fantasmas de un "inces to diferido" (haber compartido a la mujer con su padre) lo atormenta-rían de allí en adelante.

Estos episodios, que en una lec-tura superficial podrían no hacer más que engrosar el anecdotario y la comidilla sobre Borges, adquieren relevancia si se los proyecta, co-mo hace de la Fuente, sobre la obra y las experiencias y lecturas que la sustentan. Como advierte el historiador, Borges aprobó en varias oca-



Prometeo \$ 23,800 siones la lectura biográfica de sus textos. No de manera directa, cla-ro, pero sí en formas oblicuas, que oresentaban mejor su reticencia,

Ariel de la

Fuente

Editorial

conocimiento como lector. Así. De la Fuente señala cómo las alusiones clásicas, la reescritura de mitos y la revisión crítica de otros autores que compartían con él alguno de sus complejos sexuales le servian a Borges para hablar de si de manera indirecta. El capítulo de su iniciación mediada por el parentesco puede observarse en cuentos como La intrusa, donde dos hermanos (referidos como "el mayor y "el menor", dejando abierta la po sibilidad de que aludan a los Borges) comparten a una mujer.

su decoro y sus vergüenzas, así como su habilidad como escritor y su

Para De la Fuente, el texto puede leerse como una "transmutación de su experiencia" similar al que hizo en su famoso "falso poema

chino", El guardián de los libros. No es menor la recepción contemporánea de los primeros libros de Borges. Como tampoco el clima de época y las costumbres en las que el escritor fue educado, a lo que se sumarían lecturas filosóficas que, como se sabe, se entretejieron con su producción de ficción

En cuanto a lo primero. De la Fuente muestra que la sexualidad problemática de Borges era bien conocida en el ambiente literario de principios de siglo XX, y que le valió el señalamiento e cito de ciertos críticos, lo que Borges vivió como una tortura y un escarnio público. Esas miradas se sostenían en una idea por siglos difundida, la neurastenia: se suponía que la potencia sexual se debilitaba por un excesivo desarrollo intelectual.

De la Fuente también apunta sobre las ideas de virtud femenina en Emma Zunz y otros personajes fe meninos, sobre el vínculo entre las nociones de tiempo y eternidad con la espera y el deseo o sobre las implicancias de la doctrina estoica en la forma en que Borges entendía la cultura argentina y su relación con las mujeres. Así, el investigador descubre que

Borges habla de su deseo y el sexo en lugares inesperados, que opera con la elipsis y la ambigüedad (sentía que ser explícito debilitaba su literatura) y que, como hacía él con sus notas sobre autores como Edgar Allan Poe o Almafuerte, es-peraba que sus lectores hicieran una interpretación explicativa de su obra a través de las circunstancias personales que le tocó vivir.

## Horóscopo

Sus proyectos son estímulo para el futuro. Transita una etapa de nuevas consignas que harán del trabajo cotidiano algo

### TAURO

Se maneia en un terreno concreto y posible. Le da lugar a viejos ideales y pone en claro algunos temas laborales para reubicarlos.

### **GÉMINIS**

Trata de adaptarse a los temas actuales y mejorar las propues tas. Avances laborales, su crite rio es práctico y realista.

Concreta sus actividades con buen impulso, economice recursos para llegar a sus objetivos. Juego limpio que conser-

Le refutan algunas ideas pero usted logra convencer más que el resto. Otra perspectiva orienta sus acciones y referencia ideales.

Se pone al frente de un programa de actividades que podrá concretar. Tiene en cuenta sus necesidades antes de tomar de-

Observa la realidad y muestra todos los elementos. Si algo lo inquieta piense en frío y defina ideas para llevar a la práctica.

### **ESCORPIO**

Ordene los objetivos para vincular necesidades con posibilidades reales. Reaseguros económicos imponen otra estrate

Una mirada profunda sobre la realidad arroja datos clave. Gana la confianza de nuevos socios y acelera la organización.

Comparte actividades y gana en coincidencias. Logra sus obietivos, una selección idónea concluye en resultados positi-

## ACUARIO

Defina proyectos laborales con hechos concretos. Varias op-ciones facilitan el entendimiento para asociarse y con-

Cambia la realidad y traduce mensajes que parecen confu-sos. La humildad que lo caracteriza le hará cosechar nuevos elogios.



# **Clasificados**

)ZD

DEPARTAMENTOS

ZONA

BALVANERA

BOEDO

P.CHACABUCO 2amb Semip dueño directo TE 11-4917-1509

## **%** Clarín

## **%** Inmuebles

clasificados.clarin.com

| DEPTOS D      | 1 VENTA |
|---------------|---------|
| ZONA          | ) D     |
| CABALLITO     |         |
| FLORES        |         |
| P. CENTENARIO |         |
| P. CHACABUCO  |         |



GILGES



clasificados.clarin.com



Clasificados

DE LA PALABRA.

**EL VALOR** 

DEPARTAMENTOS

FIAT Punto 12 Fiat Punto Attractive 1.4 8v 2012 77.000km U\$S 7.300

Servicio Técnico con turnos

HONDA

Clarín

11 26532903 (0230) 4668866

## Empleos

R24 EMPLEADOS

CAJERA c/exp 1163550892

SEGUÍ BUSCANDO TUS AVISOS EN

R26 > EMPLEADOS, VENDEDORES YOTROS

R30 ELECTRÓNICOS, MECÁNICOS Y OTROS

R32 PROFESIONALES

R34 PERSONAL AUXILIAR DE CASAS Y OTROS

www.empleos.clarin.com

clasificados.clarin.com

CHOFER 000 Taxi a cargo c/radio Spin Voyague Siena 11.6403-3783 CHOFER app Uber a-c II.27040030 CHOFER Cabify Excelentes Condi-ciones. Whatsapp escrito al 1157997131

CHOFER TAXI a cargo II5452-7612

24740013

AVISO LUPA
La tipografia tiene un cuerpo 50% más grande.
Clasificados renueva sus diseños para que tus avisos se vean tan bien como este

R37 OFICIOSY OCUPACIONES VARIAS

EMPLEADO p/carga-descarga r bles, control mercaderia con embalaje pres c/CV Av. Cons yentes 5790 Cap 9-13 14-17hs

MECANICO PARA LINEA PESADA AVELLANEDA- enviar CV a; recep-cion.gusel@gmail.com

Subí tu currículo

VIGILADORES
MASCULINOS
\*EDAD 24 a 55 AÑOS
\* INCORPORACIÓN INMEDIATA

Ecuador 380 (Balvanera) o Rep. de Israel 3748 (Villa Lynch) ©11-3632-1320 | cysyigilancia@gmail.com

## Servicios

clasificados.clarin.com

Countries &

**Urbanizaciones** 

LOS DOMINGOS EN

Clasificados

R44 PROFESIONALESY EMPLEADOS VARIOS

R47 SALUDYBELLEZA

MASAJISTA Relajantes Villa Crespo

R41 CONSTRUCCIÓN VMANTENIMIENTO

CHOFERES para ca

CHOFERES para Cabify Spin Cronos Prisma 1162205112. reg cat D

MOTOCICLISTA P/DELIVERY ZONA DEVOTO WHATSAPP 11-3155-7682

REPARTIDOR DISTRIBUIDORA Bus-ca camioneta DUC/BOX/MAST/SPR con chofer, docs al dia p reparto autoservicios AMBA. Tel: 1124740013

FIAMBRERA en CABA 154081973

MECANICO con exp y ref electrónica nafta y diésel. WSP 1132897878

ZAPATEROS Empaquista Femenina Medio Oficial c/experiencia com-probable. CABA (MATADEROS) Lia-mar al 4683-0880/46350941 A partir del Lunes 12/8 de 9 a 12 hs



R58 MENSAJES, SALUDOS, AGRADECIMIENTOS, SOCIALES

GRACIAS x haberme escuchado, San la Muerte Te quiero mucho K.G. GRACIAS San La Muerte Silviz

R47 > SALUDYBELLEZA

CUIDADO DE PERSONAS

MESOTERAPIA Depilac II41922017 SEÑORA Eda 32añ 11-6115-8466

SEÑORA Laura Trans 1138552268

R55 ASTROLOGÍA YTAROT, TERAPIAS ALTERNATIVAS

ASTROLOGIA Y TAROT

AMARRE VUDU TODO LO PUEDE Retornos Inmediatos 1164684740

PARAPSICOLOGO Jaime del Rio, 31 años de trayectoria, especialista e trabajos de pareja, pero hago todo tipo de trabajos, estoy con Chiche en Canal 9 y en el Run Run de Cró nica los Domingos. 1130872355.

VIDENCIA Natural Tarot 4641-0411

¡ENCONTRÁ EL CRÉDITO, PRÉSTAMO, **O HIPOTECA QUE BUSCÁS!** 

**RUBRO 14** 

# MARIANA DE LA FE LA PARAPSICÓLOGA DE AMERICA arapsicóloga, vidente, psiquica de alto poder menta uertes Amarres y Atadura na radia

sin que nadie ni nada pueda evitarlo



MIX

R60 HOTCHAT

## **Un Adiós** para los que nos acompañarán siempre en nuestros corazones

RECEPTORÍA COMO PUBLICAR O11-4037-4478 Tel. (011) 4240-2675 info@comopublicar.com.ar

©11-6766-0878 Tel. (011) 4635-7007 clarinvillaluro@gmail.com

RECEPTORÍA MARTÍN CORONADO ©11-2855-5654 Tel. (011) 4842-2856 agenciaciudadjardin@hotmail.com

Clarín X

## **Fúnebres**

\* Recordatorios

†
INGRASSIA, Horacio Esteban
Q.E.P.D. Falleció el 12-8-18. A
seis años de tu ausencia, permaneces en nuestros corazones
y recuerdos, Tus padres, hermanos, primos, sobrinos y amigos
que nunca te olvidan.

# Legales

Receptorías con horario extendido de Lunes a Domingos de 9 a 19 hs.

nio de 2024.

3 Designación de los socios para immar, por delegación de la Asamblea, el acta correspondiente.

DISPOSICIONES ESTATUTARIAS

Artículo 30º - Las Asambleas se convocarán por circularies y comunicación en el órgano de públicación interna del Banco, con treinta días.

AVISOS FÚNEBRES

R76 ) EDICTOS JUDICIALES

## MIGUEL de ELIZALDE • 11-4435-7163 • 11-4490-5587

## QUILMES - FRENTE a Av. LA PLATA Nº 1551

EDICTO CLARIN-EJ Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 10.0. a cargo de la Dra, María de las Mercedes Demíniquez, Secretaria Única a mi cargo, alto en Av. de los Immigrantes 1900 (47)seo), de la Culada Autócoma de Buenco Afres, comunica por 2 días, en autós: "SALAS, HECTOR autócoma de Buenco Afres, comunica por 2 días, en autós: "SALAS, HECTOR autócoma de Buenco Afres, comunica por 2 días, en autós: "SALAS, HECTOR autócoma de Buenco Afres, comunica por 2 días, en autós: "SALAS, HECTOR autócoma de Buenco Afres, de actual do. Ben Instancia de la Carla Jana Jusques 54,5, Pt. de seta ciudad, bo. Instancia de Partido de Oulimes, Provincia de Buenco Afres, de ATRICULA: 18,821; NOMENCATURA CATASTRAL: C. III, S. E. Mana, 3, P. UNO; Partida 565, De ela constitución en esta ciudad, bo. Instancia subre que posee finente a la Av. La Plata N°155 entre 12 de octubre y Corrientes, otro frente sobre Madame Curlo y lado sobre calle Corrientes, SUPERICE TOTAL: en Estate SA, les facilis de entre de las constituciones, com comunica de la Av. La Plata N°155 entre 12 de octubre y Corrientes, otro frente sobre Madame Curlo y lado sobre calle Corrientes, SUPERICE TOTAL: en Callet SA, les facilis de entre de las constituciones. Com un amplio finente de 162,00 en las sobre la importante la value de la Av. La Plata N°156 entre la Carlo y Responsable de la Carlo SA, les facilis de entre de la Bes constituciones constitución y excelera technica de la Av. La Plata, muy comercial y avenida por medio con importante supermercado, y locales comerciales en las courtes as mentre de la Av. La Plata, muy comercial y avenida por medio con importante supermercado, y locales comerciales en las courtes as mentre avenidado de constitucionica en substata de la Carlo SA, de



T

pressreader Pressreader Pressreader Lord +1 604 278 4604



# clasificados.clarin.com **ENCONTRÁ TU NUEVO HOGAR**



**Inmuebles** 

Claringrilla № 20.193 En las columnas marcadas se leerá un pensamiento de Cristóbal Plantin

|    |   | _  |    |    |     |     |    |     |
|----|---|----|----|----|-----|-----|----|-----|
| 1  |   |    |    |    |     |     |    |     |
| 2  |   |    |    |    |     |     |    |     |
| 3  |   |    |    |    |     |     |    |     |
| 4  |   |    |    |    |     |     |    |     |
| 5  |   |    |    |    |     |     |    |     |
| 6  |   |    |    |    |     |     |    |     |
| 7  | d | an | 73 | ar | iln | 1.0 | in | ela |
| 8  |   |    |    |    |     |     |    |     |
| 9  |   |    |    |    |     |     |    |     |
| 10 |   |    |    |    |     |     |    |     |
| 11 |   |    |    |    |     |     |    |     |
| 12 |   |    |    |    |     |     |    |     |
| 13 |   |    |    |    |     |     |    |     |
| 14 |   |    |    |    |     |     |    |     |
| 15 |   |    |    |    |     |     |    |     |
| 16 |   |    |    |    |     |     |    |     |
| 17 |   |    |    |    |     |     |    |     |
| 18 |   |    |    |    |     |     |    | 6   |
| 19 |   |    |    |    |     |     |    |     |

### Definiciones

1 ► Bibl. Mujer filistea que cortó los cabellos a Sansón, con lo cual, éste perdió su extraordinaria fuerza; 2 ► Que causa enojo, molestia o enfado; 3 ► Acción de besar repetidamente: 4» Persona que ha contratado un seguro; 5 » Sabiduría, conjunto de conocimientos amplios y profundos; 6 » Vicio de no trabajar, perder el tiempo o gastarlo inútilmente; 7 » De Extremadura, región de España: 8 » Abrir solemnemente un establecimiento; 9 » Bolitas blancas utilizadas como insecticida; 10 > Conjunto de las personas que compran habitualmente en un establecimiento; 11» Fig. Acción de traer algo a la memoria o a la imaginación; 12» Acción de compe tir, votar, etc. nuevamente, después de haber empatado; 13» Persona que desempeña un cargo directivo en una empresa; 14» Pedazos de pan duro; 15 ► Patrocinar, sufragar una empresa, con fines publicitarios, los gastos de un programa de radio o televisión, de una competición deportiva o de un concurso; **16** ⊳ Originarios de Vienne, ciudad del departamento francés de Isère; 17 » Ruido, herida y daño producidos por el disparo del cañón; 18 ► Desleal, que comete traición; 19 ► Uno para cada cual de dos o más personas o cosas.

Las palabras se forman con las siguientes silabas a - aus - be - ca - ca - cia - ciar - cio - ción - clien - cu - da - dad - de - do - dor - dos - dru - e - e - e - ex gos - gu - gu - i - je - jo - la - la - li - li - me - men - na na - naf - nau - nen - no - ño - ño - o - o - pa - pi pien - que - ra - rar - sa - se - sem - sen - ses - si - so -su - ta - te - te - ti - trai - tre - vie - vo - vo - zo.

№ 6.886

Sudoku Complete cada tablero (subdividido en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en nueve filas verticales y horizontales) llenando los casilleros vacios con los números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en ninguna fila vertical ni horizontal, ni en cada cuadrado. Las soluciones, mañana.

## Básico

|   |   |   |   |   | 4 |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 |   |   |   |   | 8 |   |   |
|   | 3 |   | 8 |   | 6 | 2 |   | 9 |
| 9 |   |   |   |   |   |   | 7 |   |
|   |   |   |   | 2 |   |   | 5 |   |
|   |   |   |   |   |   | 4 |   |   |
| 3 |   | 2 |   |   |   | 1 |   |   |
|   | 9 | 1 |   |   | 7 |   |   |   |
|   |   |   | 4 |   |   | 5 |   |   |

|   | 2 |   | 4 |     |   | 5 |     |   |
|---|---|---|---|-----|---|---|-----|---|
|   | 6 |   |   | 7   |   |   | 8   |   |
| 9 |   |   |   | 8   |   | 4 |     |   |
|   |   |   | 1 | 6   | 4 | 3 |     |   |
| 5 |   |   |   |     | 3 | 7 |     |   |
| 2 |   |   |   |     | 8 |   | 6   |   |
|   |   |   |   |     |   | 9 |     | 2 |
| 3 | 7 | 4 |   | Har | 2 |   | nin | - |

Autodefinido Defina las palabras siguiendo el sentido que indican las flechas, escribiendo una letra en cada casillero libre.

| TRANQUI-<br>LIZAR<br>NIÑOS                  | 7                                          | CALLE<br>ANCHA<br>CON                     | 7                          | ELOGIARI<br>ANTIGUA<br>NOTA DO                    | 7                                         | POSTURA<br>DE YOGA<br>HACÍA UNA | 7                                 |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| PEQUENOS                                    |                                            | ARBOLES                                   |                            | ₩                                                 |                                           | GRUGÍA.                         |                                   |
| MINERAL<br>QUE<br>ATRAE AL<br>HIERRO        |                                            | FASE DE UN<br>PROCESO<br>MALDI-<br>GIONES | *                          |                                                   |                                           |                                 |                                   |
| L.                                          |                                            | +                                         |                            | ARBOL DE<br>FLOR BLANGA<br>DE MÉNOS<br>EDAD (PL.) | *                                         |                                 |                                   |
| ALENTARÁ<br>PRADO<br>GRANDE                 | *                                          |                                           |                            | *                                                 | eran                                      | ho.c                            | orrei                             |
| L.                                          |                                            |                                           |                            |                                                   |                                           |                                 | QUE NO<br>HA<br>SUFRIDO<br>LESIÓN |
| INTERJEC-<br>CIÓN MUY<br>UDADA EN<br>ESPAÑA | APÓCIOPE<br>DE TANTO<br>LIMPIA<br>CON AGUA | *                                         |                            |                                                   | PREFUD.<br>DOS<br>INÚTIL IN-<br>FRUCTUDSO | *                               | *                                 |
| L.                                          | *                                          |                                           | DE<br>FORMA<br>DE<br>OVALO | *                                                 | +                                         |                                 |                                   |
| QUERRA<br>MUCHO<br>LA PRIME-<br>RA MUJER    | *                                          |                                           |                            |                                                   |                                           | TERMINA-<br>CIÓN<br>VERBAL      |                                   |
| L <b>p</b>                                  |                                            |                                           | CONSONAN-<br>TE (PL.)      | *                                                 |                                           | *                               |                                   |
| DIO<br>CONTEJO<br>SOBRE<br>ALSO             | <b>→</b>                                   |                                           |                            |                                                   |                                           |                                 |                                   |

## **Soluciones**

| 3 | 1 | 4 | 9 | 2 | 6 | 7 | 8 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 9 | 5 | 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 7 | 8 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 9 | 4 |
| 1 | 2 | 6 | 8 | 4 | 7 | 3 | 5 | 9 |
| 8 | 5 | 3 | 1 | 6 | 9 | 4 | 2 | 7 |
| 4 | 7 | 9 | 2 | 5 | 3 | 8 | 1 | 6 |
| 5 | 6 | 1 | 4 | 9 | 8 | 2 | 7 | 3 |
| 9 | 3 | 8 | 6 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 2 |   | 7 | 3 | 4 |   | a |   | 0 |

| 6 | 4 | 8 | 5 | 3 | 7 | 9 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 2 | 9 | 8 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | 8 | 3 |
| 8 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 6 | 3 | 4 | 8 |
| 4 | 9 | 6 | 8 | 5 | 3 | 1 | 7 | 2 |
| 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 7 |
| 2 | 1 | 9 | 4 | 7 | 8 | 6 | 3 | 5 |
| 7 | 8 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 9 | 4 |

## Claringrilla Nº 20.192

...riquezas, sino por la multiplicación de los deseos (conclusión). **Platón.** Filósofo

| grie | go. |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1    | R   | E | N | D | 1 | 1 | A |   |   |
| 2    | 1   | N | C | A | P | A | Z |   |   |
| 3    | Q   | U | 1 | L | L | A | 5 |   |   |
| 4    | U   | N | Á | N | 1 | M | E |   |   |
| 5    | E   | 5 | T | A | C | A | D | A |   |
| 6    | Z   | 0 | D | 1 | A | C | A | L |   |
| 7    | A   | D | 0 | P | C | 1 | Ó | N |   |
| 8    | 5   | U | В | L | 1 | M | A | R |   |
| 9    | 5   | 0 | C | 1 | Ó | L | 0 | G | 0 |
| 10   | 1   | M | P | U | N | 1 | D | A | D |
| 11   | N   | 0 | ٧ | E | D | A | D | E | 5 |
| 12   | 0   | R | Q | U | E | S | T | A | R |
| 13   | P   | E | N | Ú | L | T | 1 | M | 0 |
| 14   | 0   | R | 0 | F | 0 | В | 1 | A |   |
| 15   | R   | A | P | 0 | 5 | E | R | A |   |
| 16   | L   | E | R | 1 | D | A | N | 0 |   |
| 17   | Α   | D | ٧ | 1 | E | R | T | E |   |
| 18   | M   | 0 | D | 1 | S | T | A | - |   |
| 19   | U   | 5 | U | R | E | R | 0 |   |   |
| 20   | L   | L | 0 | R | 0 | N | A |   |   |
| 21   | T   | Á | M | E | 5 | 1 | S | 1 |   |

Horizontales, Párvulos, etapa, imán, ben, animará, pradera, tan, bi-, olé, oval, amará, Eva, enes, asesoró. Verticales. Calmar, lava, anatemas, avenida, ut, menores, alabar, vano, operaba, -er, asana, ileso.



## Precio de los opcionales

Coloriam crossas 2400900 - Magnetist in Cludids \$ 980900 - Coloricolor IS Septimo Circulo \$ 72090 90 - Genicas \$ 2300,001-Libro Alam Fanna-Arquitecturu de ser y Arquitecturu Hortonot fair \$ 6009,00 - Revista N \$ 7.500,000 - Arquitecturu de ser y Arquitecturu Hortonot fair sem Casa N \$ 1500,000 - Arquitecturu de ser y Arquitecturu Hortonot fair sem Casa N \$ 1500,000 - Arquitecturu Septimo Colorio Septimo Colorio Septimo Casa N \$ 1500,000 - Arquitecturu Septimo Colorio Colorio Colorio Septimo Colorio Colori

## Edición del día

Edición de 64 pagiras para Capital Federal, Gran Buenos Atries, Campana, Capital cello Sinoto, Empatime Lobos, La Pitata, Lobos, Lujary Zaratas Edición de 64 pagiras para en Festo de la Algeritana. Especido de tapa es sistemacago de envilo para Capital Federal, Cham Buenos Atries VI. J. Pitata, Para el citardo o para Capital Federal, Cham Buenos Atries VI. J. Pitata, Para el citardo cili Especia de la para el producio DIRECCIONES. Ante Carático - Estontal Argentino S. A. Registro de la pro-locadorimento cara de "ASSINOS. Devocion Reducción y Administración:

Piedras 1743 (1140), Capital, Fac: 4309-7200, Impresión y Circulación: J ptra 3220 (1285), Capital. Tel: 4309-7800, Fax 4309-7810, Publicidad: Te-cuart 1846 (1139), Capital. Tel: 4348-7777, Fax Publicidad: 4348-7704/7730. Fax Clastificados: 4348-7707.

# Nuevas ofertas, todos los días

Clasificados

## "¿Todos los caminos conducen a Roma?"

Por desgracia en nuestro atribulado país, no todos los caminos conducen a Ro-ma, en ese entonces considerada la cuna de la civilización. Muy por el contrario, nuestra querida Patria hace muchas décadas dejó de ser Roma, para convertirse en la tristeza y el profundo desaliento de sus habitantes, por ver caídos los cimientos de aquella estrella llamada Argentina que apareció con su luz en el horizonte sombrío del viejo mundo flagelado por la miseria, como consecuen-cia de haber soportado los embates fratricidas de dos conflagraciones mundia

Leios entonces estarían esos días de esplendor en los que nuestros ancestros con denodado sacrificio lograron que seamos esa tierra prometida, converti-

da, en el anterior siglo, en esa gran nación que fue en el concierto de todas las naciones. Hoy no pocos argentinos y argentinas, soportando un hartazgo moral de varias décadas de desencuentros, a pesar de vivir durante cuarenta años en democracia, se preguntan si aquella Argentina volverá a renacer como el Ave Fénix. Difi-cil respuesta para contestar, habida cuenta que la responsabilidad de la palabra debe ser dada por esa dirigencia de distintos sig-nos partidarios que nos gobernaron a partir del advenimiento de la democracia en 1983.

Nadie se hizo cargo de las frustraciones y de los errores cometi-



dos y su silencio nos ensordeció como ciudadanos que el ahora a pesar de reconocer cambios y de recibir nuevas brisas renova doras, sin no restañar, las profundas heridas y el mal que nos hicieran en años, soportando las innumerables iniquidades que dieron lugar a una corrupción sin precedentes de quienes nos gober-

Solo nos queda esperar que los idus de marzo vuelvan a darnos la oportunidad de ser una Gran Argentina.

Lic. Roberto Fiordalisi Saravia

### Felicita a las Leonas más allá de sus logros en la cancha

El seleccionado femenino de hockey ha conseguido su medalla en París 2024. Nos mostraron como siempre sus virtudes de portivas y personales: compromiso, con-vicción, inteligencia, no darse nunca por vencidas, respetar y reconocer a sus rivales. Una forma de entender el deporte y aplicar valores humanos esenciales en el campo de juego, ¡Qué ejemplo! Desde 2004 se convirtieron en la selección argentina con más podios olímpicos: tres medallas de plata y tres de bronce. Además de sus dos campeonatos mundiales y tantos otros logros. Basta escucharlas o mirarlas para comprender el enorme compromiso que asumen por representarnos y darnos una alegría.

Hoy en que las noticias nos hablan de los imperdonables abusos y violencia de género como tantas veces ocurrió, debemos festeiar a estas chicas no solo por su juego sino porque cumplen en recordarnos cuál es el camino para crecer y superarse. Un rugido de mujer. Ellas, argentinas, son en síntesis la mujer. Un espíritu indomable pa-ra maravillarnos y en definitiva hacer de este, un mundo meior, ¡Salud Leonas!

Matías Aníbal Rossi

si2014@gmail.com

### Deberían hacer memoria reflexionar y pedir perdón

El 9 de agosto de 2021, un grupo de seis muje res hicimos una denuncia penal contra el gobierno por "abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público". El ex presidente, la ex vicepresidente y todos los que incumplieron con los deberes de funcionario público e hicieron abuso de autoridad, debieran salir a pedir perdón a los ciudadanos que nos quedamos en casa, que no pudimos despedir a seres queridos, que no pudimos mandar a nuestros chicos a la escuela, que no pudimos salir a trabajar, y que llevaron a que muchos comerciantes y empresarios quebraran.

Esos funcionarios robaron vacunas. Robaron vidas. Saltaron la fila. Armaron un vacunatorio Vip/VIL. Metieron el aborto entre gallos y medianoche. Cercenaron nuestros derechos. Nos quitaron libertades, pero ellos viajaban, hacían asados, fiestas de cumpleaños y negocios con nuestra plata mientras nos tenían encerrados

Crearon un Ministerio de la Mujeres que solo sirvió para ensuciar con el negro de la corrupción la bandera del feminismo. Sería bueno que hicieran memoria, reflexionaran v pidieran perdón. Nosotros no los olvidare

María Zavalía, Inés Astigueta, Mónica Morgan, Julie Fortabat, Catalin Fernánez Mouján, Mercedes Moreno Klappenbach

norenok@gmail.com

DIARIOS DE AYER Y DE HOY

51

Cartas



12 de agosto de 1984.

### HACE 40 AÑOS

## Una tregua en la relación de Alfonsín y el FMI

La relación pendular, de ratos conflictiva, de a ratos mucho más equi-librada en lo político y en lo económico, entre el gobierno de Raúl Al-fonsín y la burocracia del Fondo Monetario Internacional (FMI), parecía encaminarse luego de una ronda de gestiones llevadas adelan-te en Washington, hace cuatro décadas. Al regresar al país, el propio pre-sidente les anunciaba a los medios que se había alcanzado un "acuerdo exitoso". Lo cual suponía un horizonte de tranquilidad y previsibili-dad para la gestión del líder radical, que nunca terminaría de concretarse plenamente Una alerta en el sistema de salud sembraba preocupación entre los argentinos: en apenas dos meses se habían registrados 20 niños muertos y numerosos casos en curso por un brote de sarampión. enfermedad que muchos creían erradicada de la escena sanitaria nacional. Por lo visto, no era así. Y aunque la situación sería superada, no dejaría de ser un toque de atención hacia el futuro. En la final del Apertura de Básquet, River se consagró: venció a San Lorenzo por 94-81.

Correo: Tacuari 1840, C1140AAN Fax: 4309-7200/7319

Email: cartasalpais@clarin.com

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 20 lineas escritas a máquina o los 1.200/1.300 caracteres en procesador con espacios. Es imprescindible que estén firmados y con constancia del domicilio y número de documento. Clarin se reserva el derecho de publicar las cartas recibidas, como así también de editarlas y/o resumirlas cuando lo considere conveniente.



## AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

EMPEZÁ AHORA











13°









ACTUALIZADAS Por Maitena



sa mañana ella termina el café

con leche, se pone el guardapolvo

v sale a la calle. Los canillitas vo-

cean el diario. Las vecînas bal-dean la vereda. La cortina de la

carnicería está levantada y unos chicos car-

gan carne en un carro. Durante unos segun-

dos aminora el paso, sigue hasta llegar al par-que. Tiene por delante escaleras de piedras,

está abstraída entre el flamear celeste y blan-

Al entrar al aula, ella busca su banco, el se-







## **Pasiones Argentinas**

## Juanele y las galletitas frente al río

Maria Inés Krimer Escritora

huecos y cañadones. Glicinas azules. Mus-gos de muchos verdes. Los jacarandás se ensanchan, imitando a los palos borrachos. Ella mira el río. El agua arrastra troncos, peces camalotes. Sus pensamientos van y vienen, el vaivén del agua los alza y los hunde. gundo contra la pared. Saca los útiles y los acomoda encima del pupitre, el manual Ka-peluz en el estante de abajo. Sabe que ni bien Ella llega a la escuela. Lo primero que ve son unos chicos alrededor del mástil, con las llegue la maestra va a preguntar si todos enmanos en los bolsillos para combatir el frio. La campana suena. La bandera sube despatregaron las composiciones para el Tempe argentino, la revista que sacan los de sexto. cio. Alguien de la fila le tira el pelo. Ella bus-ca a la celadora con la mirada, pero la mujer Su tarea es leer los textos, ordenar las palabrasy hacer las correcciones.

La maestra se sienta detrás del escritorio. Pregunta: "¿Entregaron?". "Si no entregan a tiempo van a ser el papelón del colegio". Agrega: "Igual podrían haber dado más, tienen la cabeza en cualquier lado, ¿O estov hablando en chino?" Cuando suena la campana la mujer se acerca a su banco y le informa: "Mañana vas a conocer a Juan L. Ortiz". Ella se siente sorprendida. "¿Quién es?", pregunta. "Juanele", responde la maestra. "Un poeta. Pedile algo para el Tempe Argentino".

Ella todavía no había leído a Saer: Juan L. Ortiz, aparte de un viaje fugaz al extranjero, durante los ochenta y dos años que vivió prácticamente nunca se ausentó de la prorincia. Habiendo convocado amablemente el universo en su casa, los desplazamientos le eran innecesarios. Después de jubilarse, se instaló en la ciudad de Paraná. La casa estaba hecha de tal manera que desde el jardín o desde su cuarto de trabajo, le bastaba levantar la cabeza para contemplar, en toda su anchura, el rio, que en esa parte de su curso, alcanza varios kilómetros

Ella toca el timbre. Hay una quinta con papas y zanahorias en el jardín. Un viejito con pantuflas a cuadros, saco de lana y anteojos abre la puerta. La invita a pasar a la cocina Ella saca un cuaderno, no se atreve a decir nada. Juanele le pregunta si le gustan las ga-lletitas Lincoln. Ella asiente con la cabeza. Él acerca un plato, la convida. Los minutos son interminables, entre el silencio y el crujir de las galletitas. Al rato ella guarda el cuaderno, se despide. Y mientras camina por la barranca, entre las glicinas, los jacarandás y el mus-go de muchos verdes, advierte que olvidó pedirle un poema para el Tempe Argentino.

CRIST

co y el águila guerrera.

Vos qué querés

YO, MATÍAS Por Sendra

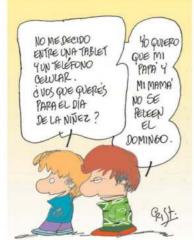









TIRA Y AFLOJA Por Erlich\*

